## Orlando Villas Bôas Filho Bacharel em Direito (PUCSP), História (USP) e Filosofia (USP). Mestre e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento — CEBRAP. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. TEORIA DOS SISTEMAS E O DIREITO BRASILEIRO 2009

ia de 1500 a 1822, a qual ântica, que cobriria o perío, pendência, haveria a intenna terceira fase, que abrancias sociais teriam, de uma ; e, finalmente, uma quarta ituiria a superação da ideonálises, tais como a de Caio nicos do desenvolvimento, udições concretas de nosso

sobretudo, a reconstrução tiva da "ideologia do carápermite a compreensão do mo a de Gilberto Freyre e vicissitudes do Brasil atre-

ogia. 5. ed. São Paulo: Editora Ancara mais superficial, é sustentada por na década de 30, ressalta que ceru econômica – o que só veio depois e, 1978. p. 139.

13. p. 147-148; 315-316.

que devem

## A semântica que antecede a instituição do ethos ibérico como pedra angular na explicação do grasil

teoria dos sistemas

O denominado movimento nativista, que alguns analistas, tais como pante Moreira Leite, consideram ser característico do período colonial, via de regra tomou por tema a descrição da beleza e exuberância naturais do Brasil,

Quando se alude aqui à "sociedade brasileira" já se utiliza o enfoque da teoria dos sistemas, que não aparta sociedade, direito, Estado etc. Tal como indicado, a sociedade é concebida por Luhmann como um sistema que abrange toda a comunicação possível, o que torna impossível postular a existência de direito ou Estado para além da sociedade. Nesse sentido, quando se refere à sociedade brasileira, o que se está fazendo é indicar um contexto social no qual a comunicação se estrutura a partir de determinadas especificidades que umbém se projetam em suas instituições.

<sup>&</sup>quot;Marilena Chauí, baseando-se em Perry Anderson, distingue a ideologia do "caráter nacional" da ideologia da "identidade nacional", ressaltando que a primeira, ao ostentar um perfil totalizante e sem lacunas, apresentaría a nação em termos de totalidade, enquanto a segunda, ao pressupor a relação com o diferente, onceberia a nação como totalidade incompleta e lacunar, de modo que a identidade e definida a partir da reação com o diferente e não apenas em razão em fatores endógenos. Cf. CHAUÍ, M. Brasil: o mito fundador e a sociedade autoritária. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 21-29.

com vistas a enaltecê-lo. 22 Não obstante haja certa controvérsia acerca do 160 nativista da literatura desse período, sobretudo se se considera o movimento do arcadismo. 23 o fato é que esta expressou, tal como ressalta Antonio Cândido, uma crescente preocupação com a superação do estatuto colonial, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, o que permititi a precipitação da consciência nacional que forneceria as bases para o desenvolvimento menta da nação independente. 24 É sob esse influxo que a literatura romântica a partir da estigmatização do "classicismo inautêntico", que atribui ao arcadismo conjugada com a simultânea reapropriação de seu sentimento nativista taxado de incipiente – toma para si a missão fundadora e patriótica de constituir um imagem positiva e laudatória do Brasil e dos brasileiros. 25

imagem positiva de a literatura românticos, que mantinham certa harmonia con a sociedade e com a política do Império, tornam-se objeto de censura por parte dos proselitos das idéias positivistas e do movimento republicano, que expressavam uma postura crítica em relação ao Segundo Império, num ambiente regido por pretensões cientificistas que, segundo Adrián Gurza Lavalle, teriam submetido o romantismo ao mesmo crivo de censura que este outrora hava endereçado ao movimento árcade. <sup>26</sup> Por certo que não se trata de reconstruir aqui as condições sociais que subjazem ao declinio do romantismo e ascensão das análises cientificistas, posto que tal empreitada extrapola os propósitos desta obra. As breves considerações que serão feitas a seguir visam apenas elucidar os aspectos mais relevantes relacionados a esse processo. Por enquanto, o que importa notar é que a crítica de perfil científico teria, em primeiro

lagar, se apropriado do repositório de temas do romantismo acerca da questão lagar, se apropriado do repositório e seu sentido, ou seja, trocando o discurso da identidade nacional, invertendo o seu sentido, ou seja, trocando o discurso da identidade nacional, invertendo o seu sentido, ou seja, trocando o discurso da identidade o comista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista, e, em segundo, assumidadorio e o cimista pelo desencantado e pessimista pelo desencantado e pessimista pelo de pessimista pelo desencantado e pessimista pelo de pessimista

do a Production de la miscigenação a regendradas pela miscigenação a regendradas pela miscigenação a registrativa de la miscigenação de la miscipenação de la miscipe ndradas pera das análises científicistas, biologicistas e naturalistas, típicas das centre os três últimos decênios das desarros de decentralistas, típicas de decentralistas A ascensulo de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del la do periodo que mos do seculo XIX, marcam a recepção tardia das teorias raciais europeias primeiros do século XX, marcam a intelectual que as utilizadas primeiros do seculo XIX e dos três prim primeiros do securio per uma restrita elite intelectual que as utiliza de forma original po Brisil, por uma restrita elite intelectual que as utiliza de forma original propriedo de securio per la pr ao Brasil, poi de la lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando-as para lidar com um contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando de contexto marcado pelo paulatino ostrumentalizando de contexto de cont ofraquecimento e final derrocada da escravidão e pela realização de um novo ofinquecumo.

organica para o País, que se consubstanciaria com o advento da Repuprojeto Pomenta de Repu-blica. Assim, num tal contexto, em que, para além do problema relativo a blica. Assituição da mão-de-obra escrava, engendrado pela abolição, ou mesmo a conservação de uma hierarquia social rígida, parecia ser preciso, sobretudo. estabelecer critérios diferenciados de regulação da cidadania, o conceito de raça torna-se um argumento de sucesso para o estabelecimento de diferenças sciais. Portanto, não é correto classificar as obras dos autores desse periodo como simples reproduções inautênticas e caricaturais de modelos que se refenam a realidades significativamente dispares da brasileira – muito embora essa tenha sido a tendência de importantes autores, tais como Nelson Werneck Sodré, Dante Moreira Leite, João Cruz Costa e Thomas Skidmore -, pois, como enfatiza Lilia Moritz Schwarcz, "em meio à conturbada situação de finais do seculo, o tema racial se apresentava como um argumento verdadeiro para se pensar um projeto de cunho nacional".29

188

E CLETTE, D. M. O cardier nacional do brasileiro: història de uma ideologia, p. 149-163; MELLO E SOUZA, A. C. Literatura e sociedade. 8. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000; Publifolha, 2000, p. 83-99.

Adota Oura Lavalle resulta que, "embora um traço distintivo do arcadismo – não o único e sequero ma importante – tenha sado a vocação para inventurara, definir e enaltecer as características da vida e numea locas, sera grave equivoco atribuir-lhe um nativismo com pretensões de originalidade nacional. — De lan, so demorado processo de decantação daqueles tópicos ácrades [...] não ha, sricto sensa, empenho por definir ou subraguardar a singularidade nacional, mas a preocupação por encaixar a vida e a cultura de cultura no quadro presentelectudo do microso cultural e político peninsular", LAVALLE, A. G. Vida pulva e devolade national. Estitura basoleiras en 73.

<sup>&</sup>quot;CI MELLO E SOUZA, A. C. Literatura e sociedade, p. 99.

segonde lavalle, "o movimento arcade loi submetido a uma dupla operação pelo romantismo ceja matimado porque representante fiel e indesejável do período colonial — por isso seu suposto classificame matemato — e, em sentido inverso, reapropriado como manifestação incipiente da consenta macional | T. JAMAITE A. G. Nata entido e proportido como manifestação incipiente da consenta according to LAMAITE A. G. Nata entido e proportido como manifestação incipiente da consenta according to proportido de la consenta according todo de la consenta according todo de la consenta accordina according todo de la consenta according todo de la consenta accordina accor

CLAVALLE A G. Vide military and and the identification and incidental and inciden

Ao eximinar esse processo de rejeição e reapropriação de temas do romantismo pela critica cientifica, Adrain 6. Lavalle ressalira que "a contribuidade dos elementos consagrados no tema da identidade nacional pelo manatismo deu-se, mais uma vez, mediante mudança de registro. Não se trata apenas de recodificação das feições do ser nacional sob o signo da 'ideologia do pessimismo" — segundo a chama Dante Moreira Line L. 1. Trata-se, também, do novo estatuto outorgado a tais feições, isto é, da pretensão de validaç cientidas do discusso que as constroi como obstáculos descotertos por diagnostica objetivo, cuja veracidade encontra-se alicerçada na adaptação dos modelos da física e da biologia à reflexão das ciências humanas".

CL SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930.

on Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 17-18.

CL idem, ibidem, p. 244.

Nesse sentido, usando os conceitos da própria teoria dos siste<sub>mas</sub>. Nesse sentido, usando os conceitos da Própria teoria dos siste<sub>mas</sub>. Nesse sentido, usando os sistemas, po.

Nesse sentido, usando de Sílvio Romero, Nina Rodrigas, po.

der-se-ia afirmar que as teorias raciais de Sílvio Romero, Nina Rodrigas, po.

der-se-ia afirmar que as teorias raciais de Sílvio Romero, Nina Rodrigas, po. der-se-ia afirmar que as der-se-ia afirmar que as der-se-ia afirmar que as der-se-ia afirmar que as defense apropriações infantis de brasileiros que Oliveira Vianna não seriam mal preparados para discutir as entre que su XIX. estariam mal preparados para discutir as entre que se consecuencia de consec Oliveira Vianna não seriam mal preparados para discutir as então recente, nos fins do século XIX, estariam mal preparados para discutir as então recente, nos fins do século XIX, estariam mal preparados para discutir as então recente. nos fins do século XIX, estatus nos fins do século XIX, estatu doutrinas européias, conse per de presentado de presentados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que Dante Moreta Conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que parte conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que parte conceitos arraigados a personalidades infelizes, tais como a que parte conceitos arraigados a personalidades infelizes a conceito de conceitos arraigados a personalidades a conceitos a conceito a conc conceitos arraigados a persona. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes, da autodescrição de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes da contradições, que produce de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>31</sup> Tratar-se-ia, antes da contradições, que produce de uma Leite atribuía a Oliveira Vianna. <sup>32</sup> Tratar-se-ia, antes da contradições de uma Leite atribuía de um Leite atribuía a Universa ... Leite atribuía sociedade de permi incento fundamental que servia de premissa para a articuconceito de raça parações comunicativas e por meio da qual era capaz de tems. lação de suas operar a si mesma. 32 É por isso que o conceito de raça aparece, nesse momento tizar a si hiesina. vez que é a partir dele que se articula a comunicação, inclusive institucional da sociedade brasileira, o que serve para reforçar a tese de Lilia Moritz Schware

> não se trata de entender a adoção das teses raciais como mero reflexo uma cópia desautorizada, mas antes indagar sobre seus novos significados contextuais, bem como verificar sua relação com a situação social política, econômica e intelectual vivenciada no país. Melhor, portanto é pensá-las como "produto e produção" [...], vê-las como resultado do momento em que se inserem, mas conjuntamente atentar para a criacio de novos valores e concepções.33

Note-se, ademais, que, além de expressarem a autodescrição de uma sociedade cuja estrutura passava por significativa mudança, de modo a consti-

um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no Brasil, as teorias raciais, tal como um marco na história das idéias no um marco na história das idéias no um marco na história das idéias no um marco na história da como um marco na como um marco na história da como um marco na história da como u um marco ha um marco ha um papel importante enfattza Lilia Moritz Schwarcz, também desempenharam um papel importante enfattza Lilia de fortalecimento e amadurecimento de algumas is mento de fortalecimento e amadurecimento de algumas is en momento de los de la composição de algumas instituições e en momento de ensino nacionais – tais como os Museus Etnográficos, os Institutos contros de ensino nacionais – tais como os Museus Etnográficos, os Institutos contros de Geográficos, as Faculdades de Direito e as de Medica, contros de Geográficos, as Faculdades de Direito e as de Medica. contros de ensitudos, as Faculdades de Direito e as de Medicina – em rela-Históricos e Geografia Históricos e Geografia de raça passa a servir de elemento de mediação, unin-do 805 quais o conceito de raça passa a servir de elemento de mediação, unin-sintelectuais diferentes, embora componentes do 30 805 quais o compositudes diferentes, embora componentes de uma mesma elucado grupos intelectuais diferentes, embora componentes de uma mesma elucado grupos intelectuais diferentes, embora componentes de uma mesma eluc do grupos metales de uma mesma ente, do grupos metales de uma mesma ente, do redor de um denominador comum, qual seja: o lato de serem todos "hopedor de una proposición de sciencia" engajados na realização de um novo projeto político para o pedis de sciencia" engajados na realização de um novo projeto político para o pedis de sciencia" engajados na realização de um novo projeto político para o projeto de sciencia" engajados na realização de um novo projeto político para o projeto de sciencia" engajados na realização de um novo projeto político para o p neus de successiva político para o necessiva país de p Pals <sup>14</sup> Dal Hazere dentificismo, feita por Silvio Romero, <sup>35</sup> que posteriormente soarà intransigendentificismo, a de apologia entoada à aristocracia rural por Oliveira Vianna, que hoje ge quanto à apologia entoada à aristocracia rural por Oliveira Vianna, que hoje parece tão ingenuamente nostálgica 36

Contudo, da mesma forma, esses autores utilizavam as teorias raciais como um meio para dar conta das mudanças estruturais engendradas, sobretucomo un como u do pera activa ruptura – basta lembrar a célebre descrição de tenham sido eventos de efetiva ruptura – basta lembrar a célebre descrição de Anstides Lobo acerca do povo que assistia bestializado à proclamação da Repú-Ansues Blica imaginando tratar-se de uma parada militar<sup>37</sup> –, levaram à emergência de

190

CL SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. p. 14, 17; 24-42. 8 Referindo-se entusiasticamente aos anos 70 do século XIX, Silvio Rometo ressaltava que "um bando de

ulcias novas esvoaçava sobre nos de todos os pontos do horizonte". ROMERO, 5. Provocações e sichates, apud LEITE, D. M. O caráter nacional brasileiro: história de uma ideologia, p. 181. Alias, expressivo desse omsissmo de Silvio Romero com os "sopros de ciência" que os anos 70 deitavam sobre o Brasil foi a polemica havida entre ele e Machado de Assis, a qual expressa, segundo Lilia Moritz Schwarez, o embate entre "nomens de sciencia" e "homens de letras". Cf. SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças cientistas, instiuições e questão racial no Brasil - 1870-1930, p. 40.

<sup>\*</sup> É por essa razão que críticas inflamadas como a de Dante Moreira Leite a Oliveira Vianna devem ser tomadas com cuidado, pois, apesar de algumas inconsistências, as teses de Vianna parecem constituir upica espressão da autodescrição de uma sociedade ainda hierarquizada que se coloca entre a dissolução do universo tural e ascensão da sociedade urbana. É no contexto dessa mudança estrutural que obras como essa devem ser consideradas. Para-uma critica corrosiva a Oliveira Vianna, ver. LEITE, D. M. O carater nacional brasileiro: història de uma ideologia, p. 221-232. Para uma analise menos passional e que, ademais minimiza o aspecto racial na obra de Oliveira Vianna, ver. ODALIA, N. As formas do mesmo, cusalos sobre 84-85. Por fim, ver: OLIVEIRA VIANNA, F. J. Instituições politicas brasileiras. São Paulo: Edusp, Belo Hortonte Itatiana, 1987, v. 1, cap. X.

CI CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Companhia disclaradas Letras, 1987, p. 9-14.

CI. SKIDMORE, T. E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro Pare Terra, 1976 p. 13, CI — Uma historia do Brasil. Tradução de Raul Fiker. 3. ed. Rio de Janeiro. Pare

CI LEITE, D. M. O caráter nacional brasileiro: historia de uma ideologia, p. 232.

Vale novamente ressaltar que, segundo Luhmann, "self-referential systems are able to observe themselves." By using a fundamental distinction schema to delineate their self-identities, they can direct their own ox rations toward their self-identities [...] As soon as the need arises to direct self-observations through structural predispositions instead of entirely leaving them to particular situations, we may spaked structural predispositions for the property of the propert descriptions. Descriptions fix a structure or a text for possible observations which can now be made not tysemutically, remembered and handed down more easily, and which can now be connected down more to the CLERIANAS to T.

other. LUHMANN, N. Tautology and paradox in the self-descriptions of modern society, p. 123 SCHWARCZ, L. M. O expensed das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil - 1870/1981.

10. 242.

novos problemas, tais como a regulamentação do trabalho livresse e especial de critérios diferenciados de critérios diferenciados de composições de composiç novos problemas, tais como a rego novos problemas, tais como a rego mente, a necessidade de elaboração de critérios diferenciados de cidade mente, a necessidade pela estratificação social. É nessa nemente, a necessidade de cauda marcada pela estratificação social. É nessa perspecta numa sociedade ainda marcada pela estratificação social. É nessa perspecta numa sociedade sinda marcada pela estratificação social. É nessa perspecta numa sociedade sinda marcada pela estratificação social. numa sociedade ainda maneaco promo a semántica de uma sociedade ainda que as teorias raciais se colocam como a semántica de uma sociedade ainda que as teorias raciais se colocam como a semántica de uma sociedade ainda que as teorias raciais se colocam como a semántica de uma sociedade ainda que as teorias raciais se colocam como a semántica de uma sociedade ainda que as teorias raciais se coneça a sofrer forte implemento de variação que as teorias raciais se começa a sofrer forte implemento de variação que por hierarquizada, mas que complexificação. Num tal contexto, tornadas que por hierarquizada, mas que complexificação. Num tal contexto, tomadas equanos sua vez, produz sua complexificação. Num tal contexto, tomadas equanos sua vez, produz sua complexificação. Num tal contexto, tomadas equanos sua vez, produz sua complexificação. sua vez, produz sua composito de la seconias raciais mantém uma correlação con semántica, pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica, pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica, pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantém uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais mantem uma correlação con semántica pode-se afirmar que as teorias raciais p semántica, pode-se anruma da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade, uma vez que lhes incumbe orientar o as alterações estruturais da sociedade da la completa da la c as alterações estruturas de com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação e, com isso, auxiliar a auto-reprodução da sociedado fluxo da comunicação da sociedado fluxo da comunicação da comu fluxo da comunicação e de dado por Alfredo Bosi que, referindo-se ao "desafio social.

Um exemplo disso é dado por Alfredo Bosi que, referindo-se ao "desafio social. Um exemple de salicia de seculo XIX, ressalta que e ético" posto à sociedade brasileira no final do século XIX, ressalta que

não só de homens políticos se fez a militância. Um movimento intela não só de nomero per una forte, que retoma "cientificamente" os ideais das Luzes, estava en curso ao longo desses anos. Sílvio Romero resumiu-o com a expression "um bando de idéias novas", fixando também em 1868 o seu ponto de partida. Positivismo e evolucionismo. Comte e Spencer, foram o ejvo principal de referência. O trabalho livre e um regime político mais representativo eram as metas a ser atingidas.40

Ademir Gebara analisa a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, contestando a fantasiose rusto. ra entre esses dois momentos. Segundo ele, "o dia 13 de maio de 1888 marcou formalmente o final da es ravidão no Brasil, tendo sido ainda um estágio no processo de transição da escravidão para o trabalho los Para a historiografia brasileira mais tradicional, que situa o processo histórico através de marcos cronobanos rigidos, a abolição foi um divisor de águas entre o Brasil arcaico e o Brasil moderno. Pesquisas mais recene localizaram de forma mais precisa a problemática da transição, de tal maneira que a ênfase recaitamo sobre fugas e fugas. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 6, n. 12, p. 89-100, mar-ago. 1986. Para uma analise da situação dos homens livres e pobres no contexto da sociedade escravista, no século XIX, sobre do na região de Guaratingueta, ver o clássico estudo de FRANCO, M. S. C. Homens livres na orden excuso crata. 4. ed. São Paulo: Fundação Editora da Unesp., 1997. Segundo a historiadora Laura de Mello e Suura esas estudo de Maria Sylvia de Carvalho Franco chamou a atenção para o fato de que a sociedade brasileira. no periodo por ela analisado, não se polarizava apenas entre senhores e escravos, de modo a exp leccio bem mais complexa e diversificada, composta por homes pobres, agregados, esc. Cl. SOUZA L.N. Entrevista In: MORAES, J. G. V., REGO, J. M. Conversas com historiadores brasileiros, p. 374.

Utiliza-se aqui o termo semantica seguindo o emprego que lhe é dado por Luhmann, ou seja, sem osse idas como dignas de ser conservadas e postas à disposição para serem repetidas. pão de um signo, pas de uma estruura da própria autopolese da comunicação. Cf. LUHMANN, N. la corça de la sociedad, p. 81; —— La sociedad de la sociedad, p. 510 e 704.

BOSI, A. A dialetica da colonização, p. 235.

Nota-se, portanto, uma adequação da semántica racial às mudanças veri-

ficadas na estrutura da sociedade. as na estrutura que não se trata de conceber essa alteração da semântica social E certo que la semantica social e certo que estrutural de alterações de entre en termos mecanica de alterações de la fina poridas na musta da sociedade não se opera em termos causais, se O que sembruca e a variação na estrutura da sociedade repasso de causais, se O que sminuica e e que a variação na estrutura da sociedade repercute nas relações coocorre é que a compõem, levando a uma mudança de nível de compleximunicativas que a uma alteração na semântica, à qual incumbe dade que, por sua vez, conduz a uma alteração na semântica, à qual incumbe dide que, presentar a comunicação. Isso significa que as mudanças ocorridas na estrutuorientar a conduzem à necessidade de adequação de sua semántica autodescrina social contrário, começa a haver déficit de realidade e de consistência na autodescrições sociais, que passam a ficar apartadas da realidade social. als autoria. Assim, ao referir-se à mudança estrutural experimentada por sociedades que Assim, ac desam de ser hierárquicas para se tornarem funcionalmente diferenciadas. Luhmann enfatiza que

a reestruturação do sistema da sociedade, em que a diferenciação do seu sistema transita do estratificado para o funcional, produz modificações profundas no ideário da semântica com o qual é possível à sociedade a continuidade da sua própria reprodução, isto é, o encadear

É nesse contexto de mútua imbricação entre estrutura social e semântica que se coloca também a não menos importante polêmica acerca da apropriação feita do ideário liberal numa sociedade que, como a nossa, no século XIX, era escravista. A primeira vista, parece haver uma absoluta incompatibilidade entre a estrutura dessa sociedade e uma semântica que, originária da Europa, se prestava a dar estabilidade ideológica a uma estrutura econômica baseada no trabalho assalariado. Partindo dessa constatação, Roberto Schwarz recupe-

Tal como ressalta Luhmann, "in relationship to systemic environments, social-structural and sen omponents of a system are not necessarily synchronous." LUHMANN, N. Tautology and paradox in the

C. LUHMANN, N. Tautology and paradox in the self-description of modern society, p. 123-124.

La sociedad de la sociedad, p. 427; 432 e ss.

LIHMANN, N. O amor como paixão: para a codificação da intimidade. Tradução de Fernando Ribeiro Lisbo: Dic. Lishoa: Difel, 1991, p. 7.

ra o argumento constante num panfleto da segunda metade do século XIX que resumidamente, consigna o seguinte: "toda ciência tem princípios, de que de riva seu sistema. Um dos princípios da Economia Política é o trabalho lina. Ora, no Brasil domina o fato 'impolítico e abominável' da escravidão." No Brasil domina o fato 'impolítico e abominável' da escravidão. "No bade essa premissa, a conclusão que Schwarz dela extrai parece evidato." No deficit de realidade manifesto na importação do ideário liberal que não apacenta a mano de-obra escrava, o que faz com que esse ideário, por não descriva sequer falsamente a realidade, torne-se, em última instância, um desproposa, levando Schwarz a afirmar que

e claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e, de modo geral, o universalismo eram ideologia na Europa também, ma lá correspondiam às aparências, encobrindo o essencial – a exploração do trabalho. Entre nós, as mesmas idéias seriam falsas num sente, diverso, por assim dizer, original. A universalidade dos principlos expressos na Constituição era, segundo essa perspectiva, incompatible com abominável instituto da escravidão. 45

Assim, inconciliável com uma estrutura social estratificada e baseada na mão-de-obra escrava, e que, ademais, encontrava no favor sua categoria lindamental (e virtualmente insuperável) de mediação social, 40 o ideário liberal somente poderia aparecer como um exemplo expressivo de "ideías fora do lugar", mesmo após a abolição e o advento da República. Ainda que esse ideáno desempenhasse um papel coadjuvante de legitimação do arbitrio, 40 o fato é que restaria a tal ponto obnubilado pela "ideologia do favor" que seria, serão descartável, ao menos inapropriado e incompatível com nossa realidade. On

esa análise parte da premissa de que as idéias liberais seriam simplesmente esta a de um contexto a outro, sem uma mediação que as tornasse adentas postas de um contexto a outro, sem uma mediação que as tornasse adentas postas à realidade de quem as "importa", o que é deveras questionável. É por quidas à realidade por esa prazio que Maria Sylvia de Carvalho Franco refuta a tese sustentada por sos prazio esta a carca da exterioridade entre as idéias liberais e a realidade Roberto Schwarz acerca da exterioridade entre as idéias liberais e a realidade hasileira de então, afirmando que as idéias estariam sim no lugar, uma vez que hasileira de então, afirmando num de seus pilares (a igualdade formal), não consistirirá numa mera importação, aparecendo, ao contrário, como maio não consistituição das relações de mercado no País, Assim, por ser constinerente à constituição das relações de mercado no País, Assim, por ser constinerente à constituição das relações, a igualdade, enquanto ideologia, cumpriria, no Brasil, a mesmá função de encobrimento e inversão que desempenhava na Europa. Segundo a historiadora Maria Helena Capelato, a tese da existência de

Central de Atendimento BS

Segundo a insonaria seria contraditória, uma vez que partiria do pressuposto de que as ideologias são constitutivas da realidade, mas, paradoxalmente, ao de que as ideologias são constitutivas da realidade, mas, paradoxalmente, ao analisar o liberalismo no Brasil, conclui que suas representações nada têm a ver com a realidade aqui constituída, de modo a exprimir, sobretudo, uma importação imprópria de idéias. Partretanto, se se tratasse apenas de simples importação de idéias externas para uma aplicação deficiente e inadequada ao Brasil, não haveria como explicar a razão da permanência e inluência de tais idéias entre nós. A concepção segundo a qual essa incorporação é mera imitação arbitrária de idéias vindas de fora e inadequadas a nosso contexto basciase no pressuposto bastante problemático, aliás denunciado por Jessé Souza, de me as idéias seriam entidades externas às práticas sociais o que, consequente-

<sup>\*\*</sup> CL SCHWARZ, R. Ideias fora do lugar. In: ———. Ao vencedor as batatas: forma literária e process sotal nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000. p. 11.

<sup>45</sup> SCHWARZ, R. Idétas fora do lugar, p. 12.

Segundo Schwart: "o fixor è nossa mediação quase universal [...]. O favor, ponto por ponto, prême ele-predência da pessoa, a exceção a regra, a cultura interessada, remuneração e serviços pessoas [.10] mesmo se passa no plano das instituições, por exemplo, com burocracia e justica, que embon regida pélemestismo, proclamavam as formas e teorias do estado burguês moderno". Idem, ibidêm, p. 16.18 para ma morda: critica da utilização não-historicatad do conceito de favor que, como decortenda, pasa-servir de óbace à analise do directo brasileiro, ver: RODRIGUEZ, J. R. A cabrocha e o magistrado apresentos sobre o darma do directo no Bassall. In: TOLEDO, M. P. M. F. Cultura brasileira: o jetto de ser elevirez de um povo. São Paulo: Nanhín Editorial, 2004. p. 78 e se.

<sup>&</sup>quot; CL SCHWARZ, R. Idéias fora do lugar, p. 18.

<sup>\*</sup> Segundo M. S. Carvalho Franco, "o ideário liberal burguês em um de seus pilares - a igualdade formal - não cuará no Brasil, seja là como for, mas aparece no processo de constituição das relações de mercado as quais enterme. O conceito de igualdade emergiu no processo de dominação sócio-econômica vinculado ao conceto e ao direito de propriedade e por essa muito forte razão cumpre aqui, como la fora, sua função pilica de encobrir e inverter as coisas", Cf. FRANCO, M. S. C. As ideias estão no lugar. Calderno de Debu-la filation do Brasil, n. 1, p. 63, 1976.

CL CAPELATO, M. H. Os arautos do liberalismo: imprensa paulista 1920-1945. Sao Paulo: Brasiliense, 1989. p. 16.

Arsa respeito, Maria Sylvia de Carvalho Franco ressalta, com muita propriedade, que, na tese das "detias limo logar", teritamos, de um lado, as ideias e as razões burguess sofregamente adotades para nala e, de outro, o favor e o escravismo brasileiros, incompatíveis com elas. Montar essa oposição e, lipo fasto, se-paira abstratamente os seus termos, ao ponto ja indicado, e perder de visa os processos resis de produção incluigação no Brasil". FRANCO. M. S. C. As idéias estão no lugar, p. 62. Note-se que essa posção e plemamen corroboração por Maria Helena Capelato em seu estudo do liberalismo a partir da imprensa paulisamite os anos de 1920 a 1945.

mente, possibilitaria considerá-las pautadas por uma relação de mútua equ. mente, possibilitaria considera-us punto por Jessé Souza de naturalista, este nioridade. Esse pressuposto, classificado por Jessé Souza de naturalista, este nioridade. Esse pressuposto, classificado por Jessé Souza de naturalista, este nioridade. Esse pressuposto, classificado por Jessé Souza de naturalista, este nioridade. rioridade. Esse pressuposto, entre incidade. Esse pressuposto, entre incidade numa percepção redutora do humano e numa concepção unilateral e fundado numa percepção unilateral e como de como fundado numa percepção reducidos a ser vista simplesmente como mejo de reducionista da linguagem, que passa a ser vista simplesmente como mejo de reducionista da linguagem, que passaria a ser representado de la constanta d reducionista da linguagem, que passaria a ser representado como meto de designar estados de coisas no mundo, que passaria a ser representado como designar estados de coisas no mundo, que passaria a ser representado como designar estados de coisas no mundo, que passaria a ser representado como meto de co designar estados de consciencia humana. A Somente numa perspectiva naturalisa independente da experiência humana. A somente numa perspectiva naturalisa independente da experiência humana. independente da experiencia de la importação de ideias as tornaria deslo desse tipo seria possível afirmar que a importação de ideias as tornaria deslo desse tipo seria possível afirmar que a importação de ideias as tornaria deslo. desse tipo seria possiver suma deslo. cadas aos contextos que delas se apropriam, pois numa tal perspectiva a lingua a designativa, excluindo-se, com issa. cadas aos contextos que do estignativa, excluindo-se, com isso, sua função é reduzida à sua dimensão designativa, excluindo-se, com isso, sua função

Ora, as perspectivas naturalistas seriam incapazes de enxergar o nexo Ora, as perspection de la contra del la contra de cões subjetivas e não elaborações partilhadas intersubjetivamente. Em razão aisso, academ per como elaborações desvinculadas dos contextos aos quais posteriormente se aplicam. É por essa razão que Maria Helena Capelato, ao analisar a ideologia liberal no Brasil, contraria Roberto Schwarz e afirma que

o liberalismo no Brasil é sem dúvida uma idéia importada e o mesmo. ocorre com qualquer outra: elas circulam, mas há sempre um nexo entre sua produção e reprodução em situações particulares, o que efetivamente define novos prismas. Mas isso não significa descompasso nem inadequação à realidade. [...] as idéias são parte do todo social e se constituem geneticamente com ele. Elas se engendram no interior do processo histórico e são constitutivas dele.33

Baseando-se em Maria Sylvia de Carvalho Franco, Maria Helena Capelato ressalta que, subjacente à tese das "idéias fora do lugar", haveria um pressuposto dualista, típico das teorias da dependência, aceito por Roberto Schwarz, que sustenta a diferença essencial entre as nações centrais, componentes do núcleo hegemônico do sistema capitalista (Giovanni Arrighi o denomina de

ageleo organico da economia capitalista mundial<sup>34</sup>) e as nações perifenças qu apcieo organico de manteriam com as primeiras uma relação de mutua exteriodependentes, que de carvalho Franco ressalta que não haveria enterioridade e oposição entre o centro e a maio haveria de carvalho franco ressalta que não de carvalho ressalta que não de carvalh ndide continuo.

ndide e a periferia de exterioridade e oposição entre o centro e a periferia do sistema estação de exterioridade e a nações periféricas ou describedo esta e a mundial, uma vez que as nações periféricas ou describedo esta e a contra esta entre de contra esa relação de a penteria do sistema aplialista mundial, uma vez que as nações periféricas ou dependentes – mesopitalista mana de produca estas se definem como consequência do capitalismo central – mesno porque es ano porque es modo de produção essencialmente diferente do das nações reconstriam um modo apenas particularidades que se da composições de comp recontriam ou proprio de diferenciação do sistema capitalista. contais, apresende diferenciação do sistema capitalista mundial, ou seja, no processo inter-processo inter-provimento de sua constituição e reprodução 35 Diante disso, perde plausibili-movimento de sua etdeias sejam produzidas em desenviços. movimento de la companza que idéias sejam produzidas em determinados contextos e simdade image.

dade plesinerio de presupostos totalexterior de la composition della composition del de Carvalho Franco e Maria Helena Capelato, também na perspectiva da teoria dos sistemas, que concebe a sociedade moderna como um sistema mundial \*6

Central de Atendimento BB

Mais, a esse respeito, Luhmann, aludindo às formas de autodescrição da sociedade modema procura motrar que ha uma correspondência entre estrutura social e semántica e a teoria dos sistemas. Segundo

O ARRIGHI, G. A ilusão do desenvolvimento. Tradução de Sandra Vasconcelos. Petrópolis: Vozes, 1997 p. 12 Axio A esse respetto, nota-se que na tese de Roberto Schwarz o dualismo estrutural que caracr que Cardoso reforçam a tese de Maria Helena Capelato acerca do pressuposto dualista na tese de Robeno schwarz. Maria Sylvia de Carvalho Franco também analisa a diferença entre as teorias dualistas antigas e o dualismo da teoria da dependência. Cf. FRANCO, M. S. C. As idéias estão no lugar, p. 63. Para uma elucidesse tema, ver. KALVAN, F. R. O lugar da Nação: estudo da abordagem na Nação no dual-estruturalismo de Celso Furtado e nos estudos sobre a dependência de Fernando Henrique Cardoso, 2002. Disservação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Universidade de São

uma sociedade como a brasileira e as sociedades componentes no núcleo hegemônico do sistema capitalistando ao redor de grandes mercados mundiais, eles sim capitalistas. Contudo, segundo ela, colônia e netropole não recobrem modos de produção essencialmente diferentes, mas são situações particulare se determinam no processo interno de diferenciação do sistema capitalista mundial, no movimento imanenie de sua constituição e reprodução. Uma e outra são desenvolvimentos particulares, partes do sistema onne determinados [...] sem a dissociação análitea de suas partes. FRANCO, M. S. C. As ideas estão n ugaz, p. 62. No mesmo sentido, ver: SADEK, M. T. A. Machiavel, machiaveis, a tragédia ocurvama forma-dos p. 62. No mesmo sentido, ver: SADEK, M. T. A. Machiavel, machiaveis, a tragédia ocurvama formasobre o pensamento de Octavio de Faria). São Paulo. Símbolo, 1978. p. 25-27 e 51 e ss. ; CAPELATO, M. Il O grando de III.

CI SOUZA, J. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro, p. 12 e 102-103.

A esse sespesso, vale notar que Jessé Souza utiliza a concepção de linguagem desenvolvida por Claries Taylor para sustentar sua crítica às perspectivas que concepção de linguagem descuvoivine para sustentar sua crítica às perspectivas que concebem como mutuamente exteriores as údias e is

CAPELATO, M. H. Os arautos do liberalismo: imprensa paulista 1920-1945, p. 17.

não parece factivel a existência de uma semântica desconectada da sociedade e nasemo porque somente internamente à sociedade e nasemo porque somente internamente à sociedade e nasemo porque somente internamente à sociedade e nasemo porque somente internamente a sociedade e nasemo porque sociedade e nasemo porque sociedade e nasemble de sociedade não parece factivel a existencia somente internamente à sociedade é que somente qual se aplica, mesmo porque somente internamente à sociedade é que so problemático qual se aplicas podem ser testadas. 37 Torna-se problemático que so problemático que se problemático q nao para qual se aplica, mesmo porque se testadas. 37 Torna-se problemático, por la se ferências semánticas podem ser testadas e a realidade social, a dinal construir de la constanta de la c qua de la composition de la realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre as idéias e a realidade social, à qual este postular a exterioridade entre este postular este postular a exterioridade entre este postular postular a exterioridade entre postular a exterioridade entre elas surgem enraizadas em elementos en aplicam, pois isso pressuporia que é o elemento básico da auto-recesor entre esta comunicação, que é o elemento básico da auto-recesor entre entr aplicam, pois isso pressuporta que é o elemento básico da auto-reproduce teriores à própria comunicação, que é o elemento básico da auto-reproduce teriores à própria comunicação, que seria a correspondência a tais al. teriores à propria comune.

do sistema social, e, ademais, que seria a correspondência a tais elementos do sistema social, e, ademais, que seria a correspondência a tais elementos. do sistema social, e, aucumo de consistência. Contudo, Luhmann enfatiza que lhes forneceria o teste de consistência. Contudo, Luhmann enfatiza que lhes forneceria o teste de consistência. Contudo, Luhmann enfatiza que que lhes fornecera o teste que les fornecera o teste que les forneceras o teste que a semántica, enquanto patrimônio conceitual da sociedade, funciona como a semántica, enquanto patrimônio conceitual da sociedade, funciona como o conjunto da semántica de semántica, enquanto patrimônio conceitual da sociedade, funciona como o conjunto da semántica en como o conjunto da semántica e a semántica, enquanto para esta esta en entre o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto, como o conjunto de premisas seleção dos conteúdos de sentido e, portanto de premisas de conservação na sociedade de sentido e, portanto de premisas de conservação de conservaçõe de c seleção dos contenuos de conservação na sociedade, definindos de sentido que seriam dignas de conservação na sociedade, definindos de sentido que seriam dignas de temas mantidos como esta de sentido que serio de temas mantidos como esteio à emisso nesse sentido, como uma reserva de temas mantidos como esteio à emisso nesse sentido, como uma reserva de temas mantidos como esteio à emisso nesse sentido. nesse sentido, comina de missa da comunicação. <sup>38</sup> É, numa palavra, um elemento essencial à constituição de comunicação. <sup>38</sup> É, numa palavra, um elemento essencial à constituição de consti da comunicação do sentido que, segundo Luhmann, é o conceito fundamental da sociologia segundo lumban de conceito fundamental da sociologia segundo lumban de conceito fundamental da sociologia segundo lumban de conceito fundamental da sociologia segundo de conceito fundamental da sociologia segundo de conceito fundamental da sociologia de conceito fundam semântica serve, portanto, para orientar o fluxo da comunicação que está na base da autopoiese da sociedade, o que torna impossível considerá-la como um sistema autônomo em relação à sociedade a que se refere. Há uma imbo cação reciproca entre sociedade e semântica que não permite tomar a relação. entre ambas em termos de mútua exterioridade ou como simples conexistos casuais.60

Assim, percebe-se que não há uma mera importação de ideias totalmente Asim. percesa estrutura social de então. Essa "semântica" tunha sim relaadadequadas à nussa sociedade, inclusive no que concerne às alterações que concerne às alterações que concerne às alterações que cha sofrendo, o que demandava a elaboração de um protes cha sofrendo, o que demandava a elaboração de um protes cha sofrendo. esta vinha sofrendo, o que demandava a elaboração de um projeto de país. Por esta a mesma forma que as teorias raciais, não foram simel. da mesma forma que as teorias raciais, não foram simples importações so. madas e extemporâneas de doutrinas européias. O idase da mestia superancas de doutrinas européias. O ideatio liberal, cuja mapropria das e extemporancas de doutrinas européias. O ideatio liberal, cuja maproprio de Brasil é tão criticada por Roberto Schwarz, que o brasil é tão criticada por Roberto Schwarz, que o comprehense de la comp napropriadas de tão criticada por Roberto Schwarz, que o concebe como a adoção no Brasil é tão criticada por Roberto Schwarz, que o concebe como a advao no piasa de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", também poderia ser visto, não em termos expressão de "idéias fora do lugar", ta espressão de estrutura social e semântica, mas, ao contráde uma incompensa apropriação criativa que tinha uma função a desemno justamento brasileiro de então 61 Trata-se, ademais, de uma questão profiante, pois serve para ilustrar as afinidades e discrepâncias teóricas haviapportante, in a proportion de Recife e de São Paulo, entre os anos de gas entre as Faculdades de Direito de Recife e de São Paulo, entre os anos de das entre as de 1930, no que tange à elaboração de um projeto nacional que encontra 1870 e 1750 insteorias raciais e no ideário liberal formas bastante diferentes de expressão. gas quais, entretanto, em nenhum dos dois casos, podem ser vistas como simas quais, nes assimilações acríticas de doutrinas estrangeiras. É por essa razão que Lilia Moritz Schwarcz afirma que

guardadas as diferenças, o que se pode dizer, no entanto, é que para ambas as faculdades "o Brasil tinha saida". Por meio de uma mestiçagem

ele, "the theories simply cannot avoid recognizing that they themselves appear within the world of object that they describe." Allis, partindo dessa premissa, Luhmann ressalia que a teoria dos sistemas esaria mas capacitada que as demais para essa auto-observação global da sociedade. Cf. LUHMANN, N. The world society as a social system, p. 184-187.

<sup>2</sup>º Segundo Lubmann, "there is no position outside of society from which to communicate, but a system can internally test semantic references which may be treated as absolute". LUHMANN, N. Tautology and produce in the self-descriptions of modern society, p. 133.

Segundo Luhmann, a semantica, enquanto condensação de sentido, facilita a auto-referência dos sistems sociais. Cf. LUHMANN, N. La sociedad de la sociedad, p. 704.

<sup>\*\*</sup> Cf. LUHMANN, N. Meaning as sociology's basic concept, p. 21 e ss.

<sup>\*\*</sup>Ale resultar aqui que, segundo Luhmann, se se parte da premissa de que a cultura não é necesaminam normativa, e sim uma simples determinação de sentido (e, portanto, uma operação de redução – a inhancia de Huseri aqui já foi vista nos capítulos precedentes), deve haver "una especie de provision de poble temas biatos para una entrada sóbita y rápidamente compreensible en procesos comunicacionales concora Limannos a esta provisión de ternas, cultura y cuando esta se há almacenado especialmente para fina se municativos, semántica". LUHMANN, N. Sistemas sociales: Inneamientos para una teoria general, p. 161, Na é por outra razão que, no ambito do direito, a semántica serve como forma de fixação de semida para sis determinado e suas repetições. Segundo ele, "cach communication las to binding time in so far as deminines the state of the system that the next communication has to assume. One has to distinguish bawan this and the maintenance of a fixed meaning for repeated use, for instance the attribution of moning

to words, concepts, and true statements. We call such a self-binding of a communication system semantics. Only the sedimentary deposit of semantics for further repository use leads to time binding in the narrow snew, which will be discussed as follows: LUHMANN, N. Law on a social system, p. 144.

No que tange a esse aspecto, Sergio Adorno ressalta o aspecto instrumental do liberalismo brasileiro no limprio, demonstrando a inexistencia de um dilema liberal nessa sociedade, durante todo regime monisquio, pois a construção do Estado Nacional se fez a partir de principios liberais. Segundo Adorno, o dilema estaria noutro lugar, qual seja: no embate entre elites conservadoras e posturas mas democraticos. Não estata, portanto, de um "dilema liberal", e sim de um "dilema dimocratico" liso coorreite musão do lino de haver nos "construtores do estado nacional" a precedência da liberdade sobre a democracia. E por sas razão que Adorno, retierando o posicionamiento de Maria Sylvia de Carvalho Franco, so refense a sasse idie liberal, resalta que "susa ideias na o estavam fora do lugar. Não eram persunto, homese demoder. ADORNO, S. Os aprendizes do Poder: o bacharelismo liberal na política brasileira. Rão de Janetro Ras e Irra, 1988. p. 74-75. Uma elucidativa análise da relação entre liberalismo e democracia pode se renormada em BOBBIO, N. Liberalismo e democracia são esta de todos por 30-81.

Mara Tereza Alina Sadek critica a desgualificação a que são submeitas as apoprarços feitas no Brasil de desa strangeiras. Segundo Sadek "se levarmos em consideração que a ciência não é caracterizada pela desa estrangeiras. Segundo Sadek "se levarmos em consideração que a ciência não é caracterizada pela nació que a produziu, poderramos perguntas se não mereceria especial estudo ou debate saber o que foi importado, como foi utilizado ou "deformado". Pois o simples fato da importação de ideas [...] rada dir sida sobre a participação da teoria escolhida no debate político-ideológico, onde ela represana um adas plepostas de interpretação e solução para as questões vistas como problematicas". SADEK. M. T. A. Mahásnd, markitovês: a tragedia octaviana (estudo sobre o pensamento de Octavio de Fana), p. 24-25.

modeladora e uniformizadora, apregoada por Recife. Por meio da ação missionaria de um Estado liberal, como tanto desejavam os academico paulistanos <sup>65</sup>

Tal como ressaltado, as coisas não se passavam de forma diversa nos las intuos Históricos e Geográficos, nos Museus Etnográficos ou nas Faculdades de Medicina. Em todos os casos havia a tentativa de encontrar as razões e a cura de nossas mazelas. O problema racial, expresso na degenerescência engendrada pela mesticagem, era sob vários aspectos o fulcro da discussão que articulava a semántica social dos homens de sciencia e suas respectivas instituições. No fundo estava não a importação descompromissada de doutrina estrangeiras, mas a busca de implementação de um projeto nacional. E nese sentido que Lilia Moritz Schwarcz enfatiza que

talvez o debate tenha mesmo se concentrado entre as escolas de dirego e medicina. Instaurada uma espécie de disputa pela hegemonia e predominio científico, percebem-se dois contendores destacados de um lado o remédio, de outro a lei: o veneno previsto por uns, o antidoro na mão de outros. Se para "os homens de direito" a responsabilidade de conduzir a nação estava vinculada à elaboração de um codigo unificado, para os profissionais médicos somente de suas mãos sairiam os diagnósticos e a cura para os males que assolavam a nação. Enquanto os pesquisadores médicos previam a degeneração, constatavam as doenças e propunham projetos higienistas e saneadores, bachareis acreditavam encontrar no direito uma prática acima das diferenças sociais e raciais. Colocado nesses termos, o argumento racial continuava oportuno

Contudo, as teorias raciais e evolucionistas pautadas por sua pretensão cantificista, justamente por estarem atreladas inexoravelmente a elementos cantificista, justamente por estarem atreladas inexoravelmente a elementos cantificista, justamente por estarem atreladas inexoravelmente a elementos cantificista, justamente por atrela de um caráter nacional que fosse distributado por brasileiro. Já foi indicado acima que as teorias raciais submeteram proprio ao brasileiro. Já foi indicado acima que as teorias raciais submeteram proprio ao brasileiro, a que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico do ao movimento arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico que este último havia endereção do ao conceito arcade, que o havia precedido. Esse movimento critico que este último havia endereção do ao conceito arcade, que o do ao movimento arcade, que o do ao movimento ao movimento arcade, que o do ao movimento ao movimento arcade, que o do ao movimento ao movimento ao movimento acceptado do ao conceito ao movimento acceptado do ao conceito ao conceito acceptado do ao conceito acceptado do ao conceito acceptado do acceptado do contra acceptado do ao conceito acceptado do acceptado do accept

o caráter é natureza, isto é, manifesta-se, sim, mediante os traços comuns da personalidade, mas responde aos imutáveis ditados da genética, prescrevendo comportamentos decorrentes do caráter da raça, e não de uma "personalidade coletiva" – personalidade que, no limite, é um compósito mediocre dos traços correspondentes aos diferentes elementos raciais envolvidos na sua conformação.69

A perspectiva naturalista, que reduz ao conceito de raça a possibilidade de configuração do que definiria o brasileiro, precisaria ser complementada por abordagens que também levassem em consideração aspectos psicológicos, não atrelados a pressupostos raciais, pois somente assim seria possível analisar efeivamente nosso caráter nacional.66

É nesse contexto que autores como Manoel Bonfim e Paulo Prado passam a substituir, ou pelo menos mitigar, a explicação de perfil racial por abordagens que enfatizavam elementos não naturalizados e que, dessa forma, passam

SCHWARCZ, L. M. O appetaulo das regos cientistas, institutões e questio racial no Brasil. 1870-183; p. 187 Lila M. Schwarcz pontus bem as diferenças entre as faculdades de direito de Recife e de Sente assaisando, entreasto, que em ambos os casos a intenção era capacitar uma clite capaz de oriento a inmo de mução. Tratase de uma assertiva que corrobora a tese de Sergio Adorno de que a faculda de direito tera se presado a formação de quadros capacitados a organização jurificio-politat de spanaresta al brasilem. É nese sentido que a historiadora Raquel Clezer, baseando-se também na analise de Sergio dos curros purdicis on Brasil for uma necessidade imperiosa para adependência cultural e formação de quadros para a burocracia do Estado, o que levou ao controle rigido As conseidos mismateado neclas poli Estado. GLEZER, R. São Paulo e a clite letrada brasileira os Revisados Revisados dos curros purdicios no Brasil (see 1991-1993). 1992. Por fim, para uma anties de debase referente à Cração dos curros purdicios no Brasil, ver: BARRETIO, V. Os cursos purdicios no Brasil, ver: BARRETIO, V. Os cursos purdicios nos acustos describados.

SCHWARCZ, L. M. O espetáculo dos raços: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930, p. 241

LAVALLE, A. G. Vida publica e identidade nacional: leituras brasileiras, p. 80.

<sup>\*</sup> Para uma análise da diferença entre "carater nacional" e "identidade nacional", ver ac considerações (mas per Manlena Chaut, a partir das análises de Perry Anderson, na nota n. 20 do presente capitulo. Nose nomento tratas-ed a composição do "carater nacional" que se constitui sem a remissão a algo que lhe seja esterio. Ésob a égide da ideologia do "carater nacional" que Marilena Chaut inclui autors como Alome. Cisto Gilberto Freyre, Cassiano Ricardo, Silvio Romero, Manoel Bonfim, Pado Prado er. Noque como e a "demidade nacional", Chaut a situa entre cos amos de 1950 e 1970. Ci. CHAUL M. Braul mun funda de accional.

dor e sociedade autoritária, p. 21. Dante Moreira Leite, em quem Chaut, em grande medida, escora asalise, inclui nesse rol, que é apenas exemplificativo, também a obra de Sérgio Buarque de Holanda

a ser passiveis de uma explicação de nosso caráter nacional. Trata-se, cono a ser passiveis de uma experimento de uma ruptura em nosso Pensamento bem acentua Dante Moreira Leite, 67 de uma ruptura em nosso Pensamento bem acentua Dante Moreira Leite, 67 de uma ruptura em nosso Pensamento bem acentua Dante Moreira Leite, 67 de uma ruptura em nosso Pensamento bem acentua Dante Moreira Leite, 67 de uma ruptura em nosso Pensamento bem acentua Dante Moreira Leite, 67 de uma ruptura em nosso Pensamento de como de co bem acentua Dante Moretta
bem acentua Dante social, que deixa de estat estat de social, que deixa de estat de social, que deixa de estat de social para valorizar aspectos psicológicos. Manoel Bonfim, por exemplo, procina para valorizar aspectos psicológicos. Manoel Bonfim, por exemplo, procina para valorizar aspectos por la para valorizar aspectos psicológicos. para valorizar aspectos para valorizar aspectos para valorizar aspectos para valorizar aspectos procupa apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de socialização como razão de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos apontar os deficits (ou mesmo a ausência) de nos aponta apontar os déficits (ou mesare apontar os déficits (ou mesare apontar os déficits (ou mesare apontar os deficits (ou mesare apontar os deficits)). so atraso. Ao criticar a visco de degenerados, se Bonfim, referindo-se aos brasileiros, resalta cos indolentes e degenerados, se Bonfim, reflexos espontáneos — por casalta cos indolentes e degenerados, se Bonfim, reflexos espontáneos — por casalta cos indolentes e de consecuencia de co que eles "não sau maus, que eles "não sau maus, es ignorantes; falta-lhes a inibição superior, fruto da educação [...]", so Ora, seria ignorantes; falta-lhes a monescen efetivo de socialização e não quel. ignorantes, auto-more de la constante de la co essa ausencia de la coloca como eixo explicativo da abordagem de Manoel Bonfim. É certo que, tal como enfatiza Adrián Gurza Lavalle.

na crítica às teorias raciais imperantes, Bonfim, apesar de seu empenho em trazer à tona os processos de socialização, acode aos argumentos disponíveis que, em última análise, levam mais uma vez à reificação da raça como fator com poder explicativo: há características próprias às raças e aos efeitos de sua miscigenação, embora passíveis de aperfeiçoamento por expedientes não-genéticos.70

Assim, é sobretudo a partir da obra Retrato do Brasil, de Paulo Prado, que a explicação do Brasil se desvencilha das teses raciais e passa para o plano psicológico.71 Articulando sua explicação do Brasil, não em aspectos raciais, mas parrir do proprio processo de colonização que teria engendrado uma "psique" urtir do proprio para luxuria, cobiça e tristeza, todos impulsos decorrentes apolar, marcada pela luxuria, cobiça e tristeza, todos impulsos decorrentes apolar, marcada de nosso processo de colonização, Paulo Productivo a psique proposition de la pro ases des especificidades do caráter nacional para o plano psicológico. Luxuria e desloca a análise do caráter nacional para o plano psicológico. Luxuria e desloca quanto impulsos que não encontram peias em nos g desloca a anaus granto psicologico. Luxuria e e desloca enquanto impulsos que não encontram peias em nosso processo colocobica, enquante a melancolia que seria tipica de um colono desviado ataviniador, produzeta as perversões eróticas e ávido por encontrar ouro, 7 encentre para as perversões de Paulo Prado, tais caracterista ouro, 7 encentrar ouro, omente para ouro, la comente por encontrar ouro, la comente que, na perspectiva de Paulo Prado, tais características não se mantem opior é que, na perspectiva de Paulo Prado, tais características não se mantem opior é que, na dividuos, estendendo-se também à socieda de la comente para de la coment O plor é que, no production de la constant de la co adstrida aos anti-sociais, debilidades acentuadas no sesse características, carregaria traços anti-sociais, debilidades acentuadas no sesse características, carregaria de relações impessoais, com tudo o que esas caracterios de relações impessoais, com tudo o que isso traz de deleterio esabelecimento de repaço público no Brasil. Assim estabelecimento do espaço público no Brasil. Assim, as mazelas e perversões a consolidação do espaço público no Brasil. Assim, as mazelas e perversões atricas que, como decorrência da forma pela qual se processou nossa coloniativicas que, son os indivíduos encontrar-se-iam também refletidas em nosso epaço publico, definido como acanhado e – por que não dizê-lo – melançolico Nesse Retrato do Brasil nem o indivíduo nem a sociedade são fotogênicos.

Nesse real Contudo, a importância da obra de Paulo Prado pode ser devida ao fato de esta, ao procurar identificar traços psicológicos decorrentes de nosso prode colonização, fornecer uma semántica em que aparece, ainda que sob a forma negativa, a dimensão do espaço público, que estava ausente nas emánticas raciais que encontravam obstáculos naturais insuperáveis para a onsolidação de um tal espaço em meio à degradação oriunda da miscigenação que punha em primeiro plano a necessidade de uma intervenção saneadora, e

CI LETTE, D. M. O caratter nacional do brasileiro: história de uma ideologia, p. 250-251.

Tal como ressalta Ronaldo Conde Aguiar, "Bonfim procurou, antes de tudo, dar uma resposta aos teóricos e publicistas europeus que, apoiados no cientificismo naturalista e no evolucionismo, chamavam indistintamente os povos do continente de inferiores, entregues ao mais puro barbarismo estéril. A América Latina seria, assim, este imenso território povoado de gente selvagem e inferior, uma turba descendente de índiss. negros e degredados, todos, portanto, inatamente incapazes de autogovernar-se. [...] Inconformado com 1860, Manoel Bonfim desenvolveu, então, uma belissima análise das causas da miséria geral do continente m que desmascarava o chamado racismo científico [...]". AGUIAR, R. C. Um livro admirável. In: BONFIM. M. O Brasil nação: realidade da soberania brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 25. Consuuse, em sua refutação às teorias baseadas em determinantes raciais, Manoel Bonfim teria inclusive critical hircamente Cobineato, considerado outrora genial por Oliveira Vianna, CI, LEITE, D. M. O cardier nacional do brauleiro. história de uma ideologia, p. 251.

BONFIM, M. A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro, Topbooks, 1993. p. 267.

LAVALLE, A. G. Vida pública e identidade nacional: leituras brasileiras, p. 88. No mesmo sentido, sobreulo, no que concerne à transmissão de traços psicológicos, ver. LEITE, D. M. O caráter nacional do brasileiro de uma sobre de concerno.

Dante Montora Leite e Adristo Gurza Lavalle classificam o livro Retrato do Brasil como uma historia paciologica. Cl. LEFTE, D. M. O curáter nacional do brasileiro: história de uma ideologia, p. 262-267 e LAVALE, A G

Vida pública e identidade nacional: leituras brasileiras, p. 85. Outro aspecto que merece destaque nessa obra esta em seu perfil ensaístico, que influenciará importantes obras posteriores. Tal como ressalta José Munlo de Carvalho, "todos os livros influentes escritos por historiadores não treinados profissionalmente tinham hite contendo ensaístico, no estilo de 'retrato do Brasil'. Procuravam dar uma visão compreensiva do país. buscando frequentemente a origem de nossos males ou virtudes na colônia, ou mesmo em Portugal Seus suores cram quase todos formados em Diretto (Oliveira Vianna, Paulo Prado, Caro Prado Jr., Sengo Buar-ger, Nestor Duarse, Victor Nunes Leal, Raymundo Faoro), a grande exceção sendo Gilbeno Fistra J. F Entrevista com José Murilo de Carvalho, In: MORAES, J. G. V., REGO, J. M. Conversas com historiadores

Éclássica a assertiva que abre e condensa a tese do ensaio: "numa terra radiosa vive um povo tri ram-ihe essa melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram. O esplendido dinamis kenascença fizera ressuscitar". PRADO, P. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. 8. Paulo Companhia das Letras, 1997. p. 53. Para uma análise de obra de Paulo Prado, ver. LEITE, D. M. O. arater nacional do brasileiro: história de uma ideologia, p. 260-267.

ndo tanto a discussão dos desvios de nossas instituições. É por essa razão que tudo se passa como não tanto a de la porte de Brasil, que tudo se passa como se pode afirmar, em Retrato do Brasil, que tudo se passa como

afirmar, em rece ge a história da configuração da "psique nacional" — o relato a desvenda ge a história da configuração da "psique nacional" — o relato a desvenda se a história da configuração de fornecesse não apenas una chara intimidade e a alma do brasileiro – fornecesse não apenas una chara intimidade e a cartos traços distintivos da sociabilidade 1. a intimidade e a anna de para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços distintivos da sociabilidade local, mas para se entender certos traços de certos certos de certo para se entender certus para s vida pública no Brasil.73

## 4.3 0 ethos ibérico como pedra angular na explicação do Brasil

Nota-se, portanto, que Paulo Prado realizou um efetivo deslocamento de discussão acerca do Brasil, a qual passa a permitir uma abordagem das deturpações de suas instituições desatrelada de elementos naturalistas, tais como pações de suas instituições desatrelada de elementos naturalistas, tais como pações de suas instituições desatrelada de elementos naturalistas. conceito de raça. Na seção anterior, também se aludiu ao ideário liberal, sobre rudo com o escopo de indicar que, da mesma forma que as teorias raciais não constituiram mera importação de doutrinas estrangeiras, o liberalismo entra nos também não foi expressão de "ideias fora do lugar", mesmo porque compreendermos ambos em termos de semântica, torna-se possível tentar mapear seus nexos, ainda que obscuros e, por vezes, tortuosos, com a estrutura da sociedade brasileira. Assim, o que se nota é que, com a abolição da escravi. dão, o advento da República, o progressivo processo de urbanização, a imigração e todas as demais mudanças ocorridas no decorrer da Primeira República e no início da era Vargas, sobretudo a crescente industrialização, que toma impulso a partir desse último período, 74 uma nova semántica social tomar-se-i

an com o perfil de nossas instituições e com a questa a recrudescer a culente na autoro perfil de nossas instituições e com a questão da moderni-

procupation de noss, procupation de sempre parece fugidia. gue semple semantica que Antonio Cândido se refere quando alude ga es es da Raízes do Brasil". Tomando Gilberto France E a esse upo de grande de Brasil". Tomando Gilberto Freyre como uma espe-ge de pome esta Vianna, Euclides da Cunha e Silvio Romero, e os apones por como Oliveira Vianna, Euclides da Cunha e Silvio Romero, e os apones por como Oliveira Vianna, Euclides da Autropologia e também da antropologia e pis como Universidad de sociologia e também da antropologia (uma vez que Freyre ponoga dima vez que Freyre procesamente a influência por ele sofrida de Franz Boas). Antonio asime expressamente a utor de Casa-grande & senzola. confido enfatiza que o autor de Casa-grande & senzala, malgrado tenha sido condido enacione de la antropologia cultural norte-americana, ainda preocupava-se minenciario Procupava-se influenciario escológico, alimentação etc.) com aspectico.

Segundo Antonio Cándido, essa superação efetiva ocorreria a partir da obra de

No se pode esquecer que, na perspectiva de Luhmann, a descrição da sociedade é uma operação pa. Ver a esse tespeito, por exemplo, LUHMANN, N.; DE GIORGI, R. Teoria della società, p. 394.

assendiração da Capital da Republica e na Provincia de São Paulo, ver CANO, W Bates da omeranaja. ndistralização da Capitar da Septido Difel. 1977. Para uma analisação en CANO. W Bazes da inscensação aborai em Sto Paulo. São Paulo. Difel. 1977. Para uma analisação e do processo de industrialização e da formação da Sep naboral on Saf Faunt. San Faunt of the Infocando Rio de Janeiro e San Paulo, relacionando-sos omo procesos de del descripción de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la co and at classe operation as uncertainty of the control of the contr de mantinga e como sus estante relativo a formação da identidade da classe operaria no Brasil justamente no pala Diel, 1983. Um exame relativo a formação da identidade da classe operaria no Brasil justamente no pendo reliano por estas de la cuesta del cuesta de la cuesta del cuesta de la cuesta del cuesta de la cuesta del cuesta de la cuesta del cuesta de la cuesta de la cuesta del cuesta de la cuesta de la cuesta de la amatustamenta de la compania de Brasil, p. 118-123. Para uma análise da industrialização na era Varga sobrendo durante o Estado Novo, ver. SKIDMORE, T. Brasil: de Getilio a Castelo. Tradução de Ismênia openina trajetória e tendências. In: FREITAS, M. C. (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva,

Giberto Freyre assume explicitamente a influência exercida pela antropologia cultural desenvi Franz Boas sobre sua obra. Numa significativa passagem de Casa-grande & senzala, Freyre ressalta que foi o estudo de antropologia sob a orientação do Professor Boas que primeiro me revelou o negro e o m to seu justo valor – separados de traços de raça os efeitos do ambiente ou da experiência cultural. Aprendi considerar fundamental a diferença entre raça e cultura; a discriminar entre os eleitos de relações pura mente genéticas e os de influências sociais, de herança cultural e de meio. Nesse criterio de diferenciação hindamental entre raça e cultura assenta todo o plano desse ensaio". FREYRE, G. Casa-grande & sa ormação da familia brasileira sob o regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro. Record, 1994. p. XIVIII Alias, a esse respeito, Elide Rugal Bastos chama a atenção para o fato de que, em Freyre, "dois eixos exp armos se definem de um lado, a discriminação entre os efeitos da herança racial e os de u odaral e de meia de um tado, a discriminação entre os efetios da nezara a libra e os desendos de como o posso do sistema de produção econômica sobre a estrutura da sociedade ASTOS. E R. Gilberto Freyre — Casa-grande és senzala. În: MOTA, L. D. (Org.). Introdução ao Brasil. u Sanquete no resona. banquete no trópico, 1, p. 219.

LAVALLE, A. G. Vida pública e identidade nacional: leituras brasileiras, p. 89. Laura de Mello e Souza ressilu que Retrato do Brasil consiste numa "obra curiosa e um tanto deslocada, mescla inovação e conservadorismo em que se enfoca a história do Brasil sob viés cultural e se busca uma curiosa tipologia qualitativa combise em sentimentos" MELLO E SOUZA, L. Aspectos da historiografia da cultura sobre o Brasil colonial. In FRETTAS, M. C. (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 19.

Não se trata aqui de analisar as alterações históricas e sociais ocorridas desde os decêntos finais do steale XIX asé os anos 30 do século XX, que estão no pano de fundo das teorias analisadas. Não é esse o escop desse livro. Alias, nem poderia se-lo. O plano da presente análise está adstrito ao exame do modo pelo qui e identidade nacional leituras brasileiras, p. 40-61. Complementarmente, seguem algumas referencia conserve exemplificativas que elucidam o contexto em que ocorre a mudança da semántica social ababa-Access. Para uma análise da decadência da atividade cafeeira no Vale do Paraiba com suas repercastes na

Sergio Buarque de Holanda, <sup>77</sup> que se respaldava teoricamente na história social francesa (lembrar que desde 1929, Marc Bloch e Lucien Febvre já haviam te volucionado a historiografia francesa com a Escola dos Annales) <sup>78</sup> e na sociolo. gia alemã, sobretudo em Weber e Simmel. <sup>79</sup> Em todo caso, ainda que se atribua a Freyre certa preocupação com questões de raça, <sup>80</sup> o fato é que, tal como en fatita Alfredo Bosi,

os ensaiso de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque sugerem uma interpretação psicocultural do passado brasileiro. É uma leitura de nosa historia escorada na hipótese geral de que o conquistador português ja trazia em si traços de caráter recorrentes, que Sérgio Buarque chand de determinantes psicológicas, tais como o individualismo, qualificado

O cariter inaugural de Rates do Brasil também é enfaticado por Laura de Mello e Souza que resolta que de mesma forma que Rerato do Brasil, a obra de ciliberto Freyre seria uma labirida e nostaj pasa en relaça a um Brasil arcaso que começana a se transformar. Segundo essa historiadora, "Rates (1/38), de segundo essa historiadora, "Rates (1/38), de segundo essa historia cultural madura e rigorios de ponto de visas teorico e medolologico. Caliberto Freyre obtivera boa formação academiem em Estados Us. de composição, entre nos, a atropologia cultural norte-americana. Seu estilo structurem e canádico des, e divolgars, entre nos, a atropologia cultural norte-americana. Seu estilo structurem e canádico estado, mascarava incoefencias, contradições e garaves falhas na composição da obra". MELLO E SOUZA. L'Aspetos da historiografia da cultura sobre o Brasil colomial, p. 23.

L'Aspectos di Interpreta del Annales 1929-1989: a revolução francesa da historiografia. Tradução de Nilo Odalto. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1991, p. 23 e ss. como exaltação extrema da personalidade, o espírito aventureiro (dat a etica da aventura oposta a ética do trabalho), o nosso natural inquieto e desordenado, a cordialidade, o sentimentalismo sensual, que se exerce sem peias no que Gilberto Freyre classifica de patriarralismo poligamo, a plasticidade social, a versatilidade, a tendência à mestiçagem (que ja viria dos crutzamentos com os mouros) intensificada pela carricia de orgulio racial, atributo que comparece nas características de ambos os estudiosos.

Nota-se, portanto, que a perspectiva de Gilberto Freyre e a de Sérgio aurque de Holanda desvencilham-se das análises evolucionistas baseadas em anarque de Holanda desvencilham-se das análises evolucionistas baseadas em forma de Presupostos raciais. A partir de então, as condicionantes passam a ser psiqui-presupostos raciais. A partir de então, as condicionantes passam a ser psiqui-presupostos raciais. A partir de então, as condicionantes passam a ser psiqui-presuporto forma de indicada de com a interpretação do Brasil que atrela nosso caráter nacional as usuarção de uma interpretação do Brasil que atrela nosa partaria da mosterminantes psicossociais ibéricas, cuja permanência nos apartaria da mostermidade. Como se demonstrará adiante, essa linha interpretativa do Brasil, articulada ao redor do ethos ibérico, é complementada pela análise de Raymundora, que exacerba a ênfase nos aspectos deletérios e aparentemente indeveis dessa herança que acaba obstando nosso ingresso na modernidade.

A partir dos anos 30, essas explicações articuladas ao redor do ethos ibento passam a constituir a expressão mais influente daquilo que Dante Moreira leite denomina "ideologia do caráter nacional do brasileiro", 82 o que se dá justamente em razão das alterações estruturais havidas na sociedade brasileira desde o final do Império e, sobretudo, no decorrer da Primeira República e no micio da era Vargas. Sem adentrar em digressões analíticas relativas a essas alterações estruturais havidas em nossa sociedade, pode-se afirmar que, em linhas gerais, o que se coloca como mais significativo é a passagem de uma

Odin, 506 Finite Chimics as summand of Ratzes do Brasil, p. 10. Para uma analise das influências tentas de Sergio Buarque de Holanda, ser BARBOSA, F.A. Verdes anos de Sergio Buarque de Holanda, Erisan velve au formação insidencial afé Ratzes do Brasil. In: NOCUEIRA, A. R. et al. (Org.). Sergio Buarque de Holanda, Erisan velve sale cobras São Paulio. Secretaria de Estado da Cultura, Universidade de São Paulio, 1988 p. 44-47, Buc. M. O. L. S. Polluca e sociedade na obra de Sergio Buarque de Holanda, p. 18, SOUZA, L. M. Compo elan de Basil e-mercusta de Sergio Buarque de Holanda. In: Novos Estados — Cebrapa, n. 69, p. 6-7, jul. 2024.

Adrián G. Lavalle ressalta que Gilberto Freyre, sob influência de Franz Boas, critica o conceito de raça como elemento fundamental da análise antropológica, enfatizando o conceito de cultura, que servia para pôr en zeque explicações uniformizadoras dos argumentos raciais. Contudo, mostra que, paradoxalmente, a antropologia cultural serviu de impulso a análises que buscavam apreender culturas globais ou nacionas, ta como ocorre com Ruth Benedict e Margaret Mead. Cf. LAVALLE, A. G. Vida pública e identidade nacional leituras brasileiras, p. 91. De fato, essa crítica a abordagens uniformizadoras é empreendida por Boas, que sustenta que as sociedades são essencialmente diversas, possuindo especificidades próprias que impréem que sejam tais sociedades subsumidas a grandes leis gerais de desenvolvimento que seriam aplicave insamente à civilização, tomada como um conjunto coerente e ordenado. Nesse sentido, ver BOAS, F Astropología cultural Tradução de Celso Castro. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p. 25-39; 47; 49. Para uma malise da crisica de Franz Boas às premissas do evolucionismo unilinear, que embasava essas abordagero uniformizadoras e evolucionistas, ver, por exemplo, ROULAND, N. Anthropologie juridique, Paris Presso onversitaires de France, 1988. p. 62. Dante Moreira Leite, não obstante admita que a rejeição a explicaçõe. raciais seja comum a Franz Boas e Gilberto Freyre, considera existir uma clara divergência entre as posico. de ambos, pois, segundo ele, Boas não aceitava a possibilidade de empreender uma desonição global da me talidade de um poro", enquanto Freyre Justamente procurou apreender o caráter nacional do povo bras Quanto a esse respeito, Freyre teria antecipado as análises de Ruth Benedict e Margaret Mead, que ta foram discipulas de Franz Boas. Cí. LEITE, D. M. O cardier nacional do brusileiro: história de uma ideologa. F. 173-274

<sup>80</sup>S, A A dialetica da colonizoção, p. 27. No mesmo sentido de Alfredo Bosi e Antonio Candido, Adrain Gurali ressilar que "os modelos sociologicos que focaram a atenção em dimensões são sociedade como a cubral, a pseciogica sou a economica, entraram decisivamente no pensamento político-social na década 4 1930 - com o pano de fundo da revolução industrial —, quando vieram à luz os celebres inhalhos de folhomo Frepre (1933). Sergio Buarque de Holanda (1936) e Caio Prado Júnior (1933). "LAVALLE, A. G. Vida pública e identificade macional: leituras brasileiras, p. 90.

CLETTE, D. M. O Cardter nacional: letturas brissleiras, p. 90.

CLETTE, D. M. O Cardter nacional do brasileiro: historia de uma ideologia, p. 147. Luiz Werneck Vianna resulta a maturidade da apropriação do pensamento social classico feita nesse petiodo. Cl. VIANNA, L. W. Webel e a interpretação do Brasil. In: Novos Estudos — Cebrap. São Paulo, n. 53, mar. 1999, p. 33.

sociedade estratificada para sociedade estratificada para sociedade estratificada para com distorções e desvios significativos, demanda uma retórica de igualdade com distorções e desvios significado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente, não são "ideias f. la como já indicado anteriormente de la como já com distorções e desvios sig-com distorções e desvios sig-com distorções e desvios sig-liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não são "ideias fora de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não se como de liberdade que, tal como já indicado anteriormente, não se como de liberdade que, tal como de liberdade que en porta de liberdade liberdade que, tal como ja includade que, tal como ja includade que, tal como ja includade que também a mesma função ideológica que encobridade de encobridade de encobridade de expandado de comparado de expandado gar", cumprindo aqui talinos.

gar", cumprindo aqui talinos.

agar", cumprindo aqui talinos.

de relações sociais de dominação.

A estrutura da sociedade deixa de ser escretar de relações sociais de dominação.

Ademanda uma nova semântica compatível a essa estra ser escretar. de relações sociais de dolumação de realificada e isso demanda uma nova semântica compatível a essa estruturação ratificada e isso demanda que regulada, <sup>84</sup> passa a ser colocada compatível de la compatíve de la compatí tratificada e isso demanta que regulada, <sup>84</sup> passa a ser colocada como algo que en que a cidadania, ainda que regulada (ainda que formal) perante a lei em que a ciudade de como demanda a semântica da igualdade (ainda que formal) perante a lei

nanda a semantica da guarda de la compresa de se o porque de essa ima de consideração, compresado a porque de essa ima de consideração, compresado a nos compresados de consideração de convertido a nos compresados de convertidos anos compresados de convertidos anos compresados de convertidos anos compresados de convertidos anos consideraçãos. Levando Isso en cua e essa Inter-pretação fundada no ethos ibérico ter se convertido, após os anos 30, na pedra pretação fundada no ethos ibérico ter se convertido, após os anos 30, na pedra pretação lundados pretação lundados pretação lundados pretação lundados pretação acerca do atraso brasileiro e das deturpações encontra angular da explicação acerca do atraso brasileiro e das deturpações encontra a quais o direito 85 less encontra de la contra del contra de la contra del la contra de la angular da exputação entre as quais o direito. 85 Isso ocorte porque a das em flossas indicadade brasileira passa a demandar outra ordem de explicação. oue não podem mais estar adstritas a determinantes naturalistas e raciais, pode que nao poucum que na perder sentido em razão das alterações que ván ocorrendo no Brasil a partir do final do século XIX e início do século XX F nesse sentido que Luhmann enfatiza que, quando se dá a

Seguindo a critica fenta por Maria Sylvia de Carvalho Franco a Roberto Schwarz, Maria Tereza Aina Sader resulta que "a compreensão da nossa produção ideológica tem seu campo de explicação no intenor da perprias relações sociais que aqui se desenvolvem, na medida em que elas trazem consigo, inerentemen a recessidade de sustentar a dominação que as caracterizam" SADEK, M. T. A. Machiavel, machiavit: a trav dis octaviana (estudo sobre o pensamento político de Octávio de Faria), p. 52.

transição de uma diferenciação estratificada para uma diferenciação transição de distrema, a evolução global da sociedade obriga a uma infuncional do sistema funcional do sistema funcional do sistema forte, possivelmente mais abrangente de todos os circulos clusão mais forte, possivelmente mais abrangente de todos os circulos clusão em todos os campos funcionais. Também clusão mais de modos os campos funcionais. Também aqui a evolução da população em todos os campos funcionais. Também aqui a evolução da população da população a ver com exigências contraditórias, as quais se em igualmente algo a ver com exigências contraditórias, as quais se tem iguam cunho semántico: por um lado, tem de se tornar viável o admite un de se tornar viável o que é especial, o que é inverossímil, por outro, é exatamente isto que especial de ser alcancavel para toda a gente. Por un lod que de ser alcançavel para toda a gente. Por um lado, a sociedade netem de sa de estratificação para a introdução da inverossimilhança e para cessita da com vista a diferenciação plena dos sistemas de função a reorganização com vista a diferenciação plena dos sistemas de função a reorganização que arruína a necessidade e por outilidade de estratificação. Superar essas contradições, acentuar as a posservigências diversas, expô-las em controvérsia, relaciona-las umas com exigence ser a missão da semántica [...] 86

ora, ainda que se discuta a implementação efetiva da diferenciação fun-Ora, and no contexto brasileiro, 87 o fato é que, no período em que surgem as inconstitución de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, não se é mais assivel sustentar uma semântica social que de esteio à diferenciação estratifinda da sociedade (daí a refutação generalizada a teses naturalistas e raciais). É or essa razão que as abordagens fundadas na permanência do ethos ibérico nasaram a ganhar força, transformando-se numa espécie de semióforo<sup>88</sup> das malises dos mais diversos matizes sobre o Brasil, as quais, como se verá adianw se mantêm presentes ainda hoje. 89 Ora, justamente por constituírem uma emantica influente que problematiza o acesso do Brasil à modernidade, essas respectivas passam a constituir o maior repto à possibilidade de aplicação da cona dos sistemas de Luhmann ao Brasil.

A celebre analise de Wanderley Guilherme dos Santos acerca da extensão da "cidadania regulada" apos a Resolução de 30 será retornada adiante. No momento, o que importa notar é que mesmo uma cidadan desse upo demanda uma retórica – ou seja, uma semántica – acerca da igualdade formal que lhe de estio Para uma analise do conceito de cidadania regulada como aquela que se encontra vinculada a um sistem veha sociedade de estamentos cede lugar, dia a dia, à sociedade de classes" FAORO, R. Machado de Assis a parâmide e o trapézio. 2. ed. São Paulo: Nacional, Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado

espessaria tanto na vertente que centra o foco da análise no patrimornalismo de Estado (Raymundo Fa Simon Schwartzman), quanto na vertente que prioriza a questão agrária e o patrimonialismo societa (Florestan Fernandes, Maria Sylvia de Carvalho Franco e José Murilo de Carvalho). No primeiro cas

amps Cl. CHAUL, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária, p. 11-13.

sa distrismo, an personalismo e ao patrimondiatama que, esgunos una o que ele efermenta "sociologia da inautenticidade", Jessé Soura resalta que a "influência dessa dia, sobre a vida cotidana de cada brasileiro é gigantesca. Ela constitui nossa auto-imagen dominante, "4 ta dimensão das ideias, seja na dimensão da pratica social e política". SOUZA, J. A moderatica dos sele-

portanto, passa-se agora a analisar o modo pelo qual essa interpretaportanto, passa-se agono
portanto, passa-se agono
portanto, passa-se agono
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira
que se artícula ao redor do ethos ibérico paulatinamente se enrijece de maneira de la consideración de la consi que se articula ao redor do entre a que se articula ao redor do Enasil como um país moderno. Para tante, a tornar inviável a consideração do Brasil como um país moderno. Para tante, a tornar inviável a consideração do Brasil como um país moderno. Para tante, a tornar inviável a consideração do Brasil como um país moderno. a tomar inviavel a consucerno, as a tomar inviavel a consucerno, para tanto, serão feitas breves incursões nos aspectos centrais das obras de Gilberto Freye, serão feitas breves de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessora de la Holanda e Raymundo Faoro, a faoro de la Holanda e Raymundo Faoro de la serão feitas breves incursos e a symundo Faoro, as quais são necessárias para Sergio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro, as quais são necessárias para sergio Buarque de acesso à modernidade, deixada em aberro. Sergio Buarque de Holanton Sergio Buarque de Holanton de Acesso à modernidade, deixada em aberto por Sergio demonstrar que a via de acesso à modernidade, deixada em aberto por Sergio demonstrar que a via de acesso à modernidade, deixada em aberto por Sergio demonstrar que a via de acesso à modernidade, deixada em aberto por Sergio demonstrar que a via de acesso à modernidade, deixada em aberto por Sergio de Concepto de Con demonstrar que a la por Raymundo Faoro que concebe o estamento patrino Buarque, é excluida por Raymundo Faoro que concebe o estamento patrino Buarque, é excluida por Raymundo Faoro que concebe o estamento patrino Buarque, é excluida por Raymundo Faoro que concebe o estamento patrino Buarque, é excluida por Raymundo Faoro que concebe o estamento patrino pat Buarque, é excitatua par la perpetuação de privilégios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilégios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilégios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilégios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilégios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilégios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios no âmbito do aparela nial como uma forma de perpetuação de privilegios nial como uma forma de perpetuação de nial como uma forma de aparelho estatal no qual se incrusta. De qualquer forma, o que agrega esses três autores estatal no qual se incrusta. De qualquer formanência de um esta autores estatal no qual se incrusta. estatal no qual se includad ao redor da permanência de um ethos pré-moderno e a explicação attende de nosso desenho institucional e de nossa efetiva possibilidade de superação de condicionantes que remetem a modernidade possibilidade de la proposition de la como ressaltado, esconor res sempre para encobrir diferenças sensíveis entre pressuposto comum não pode servir para encobrir diferenças sensíveis entre os referidos autores, as quais, entretanto, somente são passíveis de elucidado mediante a breve reconstrução dos traços gerais do pensamento de cada um deles. Não se pode, portanto, subsumir a produção desses autores a tónilacomo "culturalismo atávico" ou "sociologia da inautenticidade", 90 uma yez ono tal postura, não obstante permita identificar os pressupostos que lhes são comuns, obnubila diferenças que não podem ser desconsideradas

A controvertida obra de Gilberto Freyre, composta como uma "introducão à história da sociedade patriarcal no Brasil", ou seja, um "ensaio de sociologia genética" referente à formação da família patriarcal brasileira, 41 apesar de

do por sua "composição libérrima". 92 que levou alguns comentadores a gistido por sua de conservadora, sobretudo uma obra de caráter literário e applicado a de conservadora, sobretudo uma obra de caráter literário e applicado, dado o subjetivismo que a embasa, 33 constitue um conservadora de disconsidera la alem de considera la alem de considera la alem de considera la alem de considera la caráter literario e constitui um esforço de la constitui um esforço de la considera la ospanologico, datas de la cindada, en premissas raciais, tais como esperação das explicações do Brasil fundadas em premissas raciais, tais como esperação das explicações do anterior do presente trabalho 9 E. gorado das expuesas en premissas raciais, tais como esperardo de approvado das expuesas en premissas raciais, tais como esperardo foram analisadas na seção anterior do presente trabalho. Esse desidese de laborar uma análise introdutória à família patriarcal brasileira que; de elaborar de ela sonido ele, consultado en esta posil, he rendera detrimento da pública, pois, se é o sistema patriareal, que se esta privada em detrimento da pública, pois, se é o sistema patriareal, que se esta privada em detrimento fundamental da relaciona. estra privada en esta patriarcal, que se estra patriarcal, que se estra patriarcal, que se estra patriarcal, que se espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, espresa na casa-grande a patriar a colonização portuguesa, espresa na casa-grande en esta colonização portuguesa, especial patriarcal, que se espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, especial patriarcal, que se espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, especial patriarcal, que se espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, especial patriarcal, que se espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, especial patriarcal, que se espresa na casa-grande, o elemento fundamental da colonização portuguesa, especial patriarcal patri ornicsa na caso o compara una sociedade agrária, escravocrata e hibrida, s fica evidente que a forniará uma sociedade todo o processo de desenvol. que comana atrelado todo o processo de desenvolvimento da sociedade e se sua atrelado todo o processo de desenvolvimento da sociedade e se sua atrelado por outra razão que Freure ea sia que la suita de suas assentivas gerissiera. Por isso, temerárias, afirma que: "a história social da casa-grande é agalistas e, por isso, temerárias, afirma que: "a história social da casa-grande é apraistate, por la caracter brasileiro [...] Nas casas-grandes foi até hoje abisiona nellor se exprimiu o carater brasileiro; a nossa continuidade social" 36

<sup>«</sup> CI MELLO E SOUZA, A. C. O significado de Raízes do Brasil, p. 9.

CLEIE, D. M. O cardier nacional do brasiletro: história de uma ideologia, p. 270 e 284. « CIEIE D. SE CERTAL QUE SÃO ENDERÇADAS À OBRA de Freyre, o fato é que, tal como ressalta Elide legar us initiate de considerar "o sentido pioneiro de Casa-grande & senzala. Trata-se, em vinos segi fasto, uno se proposita de un livro inovador. Primeiramente, ao apresentar propostas que superam as explicações socio sectors a squelas fundadas no determinismo geográfico, representa uma inegável ruptura com as explimagais i mores e coloca em novo patamar analítico as interpretações do Brasil. [...] Em segundo lugar. gora ao adotar o discurso sociológico como código competente para dar conta das questos sociais. [...] Em gonada anación de la companio del companio de la companio de la companio del la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del compani inentes das convencionais, como já apontado anteriormente, mas de um método ainda não utilizado nas nilexões sociológicas no Brasil: o estudo do cotidiano. A metodologia permitira ao autor transferir a análise da formação nacional ao âmbito privado e não ao das instituições públicas, prática usual nas análises anteriono BASTOS, E. R. Gilberto Freyre - Casa-grande & senzala, p. 233.

CL FREYRE, G. Casa-grande & senzala, p. 4 e ss.

<sup>&</sup>quot; ilem, ibidem, p. LXV. A historiografia recente tem criticado essa caracterização feita por Freyre (e também por Oliveira Vianna) do modelo patriarcal da família brasileira. A historiadora Eni Mesquita Samara procun relativizar as descrições de Freyre e Vianna, chamando a atenção para o fato de que, especialmente no Sul do País, havra, já no final do século XVIII, famílias com estruturas mais simplificadas. Assim, a família pa marcal, tal como descrita por Freyre, não pode ser considerada o parâmetro único da família brasileira. Ci-AMARA, E. M. Patriarcalismo, família e poder na sociedade brasileira (séculos XVI-XIX). Revista Bra Le Historia, São Paulo, v. 11, n. 22, p. 7-33, mar. 1991-ago. 1991; — Tendências atuais da historia da amilia no Brasil. In: ALMEIDA, A. M. et al. (Org.) Pensando a familia no Brasil. da colonia a mo Río de Janeiro: Editora da UFRJ, 1987. p. 30-31. Logo na introdução de Casa-grande & senzala, Gilbeno tyre, mediante observações pouco sistemáticas, procura mostrar que sua análise não estana adst Nordesse aqueareiro. Cf. FREYRE, G. Casa-grande & senzala, p. LXIII. A esse respeito, Dante Moreira Leite. riemado-se a Freyre, ressalta que, "acusado de empregar, quase exclusivamente, material referente ao Nor Autareiro, e depois generalizar suas conclusões para o resto do Brasil, responde que suas viagens

<sup>\*</sup> Hà que notar que Jessé Souza não inclui Gilberto Freyre naquilo que ele denomina "sociologia da mautenncidade" que, em sua perspectiva, passa a estar agregada ao redor de Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto DaMatta que, segundo ele, se prenderiam a um "culturalismo atávico". Alias, Soura ecupera positivamente a obra de Gilberto Freyre para reconstruir uma alternativa ao dilema legado pia sociologia da inautenticidade. Cf SOUZA, J A modernização seletiva: uma reinterpretação do diema

CI FREYRE, G. Casa-grande & senzala, p. LXXII. Aliás, a esse respeito, é preciso notar que o essencial dessi empretada de Freyre se expressa nos livros Casa-grande & senzala, que trata da formação da familia brai leita no regime patriareal. Sobrados e mucambos, que analisa, não sem certa dose de nostalgia, a decadenda ccado rural e o desenvolvimento das cidades e Ordem e progresso, dedicado à desintegro ndade parrarcal no quadro da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Dante Moreira Leie, que e muito crítico em relação a obra de Freyre, considera que "sua interpretação original foi dada em Congrande & senzala. Os outros livros da serie – Sobrados e mucambos, Ordem e progresso – apenas repetano meiro, e essa repetição, longe de ser um processo de esclarecimento ou ampliação, contribui apenas para banulizar as suas teses". LEITE, D. M. O caráter nacional do brasileiro: historia de uma ideologia, p. 271.

Nesse sentido, a casa-grande expressa o centro de coesão social, consulto que está no o sistema econômico, social e político que está no o sistema econômico. Nesse sentido, a casa guan Nesse sentido, a casa guan Nesse sentido, a casa guan Nesse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e político que está na base da numdo, desse modo, o sistema econômico, social e por coutra razão que e e da. mindo, desse modo, o sistema de mindo, desse modo, o sistema de mindo, desse modo, o sistema de mindo, desse modo pelo que e de dela que e dela que e de dela que e dela que e de dela que e dela q organização da sociedade unassociante nacional: desde o modo pelo qual se expresionado e expresión de nosso caráter nacional: desde o modo pelo qual se expresión de nossocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo do senhor da casa-grande ao masocial – o sadismo da casa-grande ao masocial – o deriva o essencial de nosso cuide de nos cuide de nos cuide de nosso cuide de nos cuide de sa a dominação sociai - o contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da negro da senzala - ao contorno econômico (o latifundio exportadories do negro da do negro da senzala - ao do negro da senzala - a do negro formas de articulação pointe e próprio. Referindo-se à casa-grande, Elide Rugal pelo patriarcalismo que lhe é próprio. Referindo-se à casa-grande, Elide Rugal pelo patriarcalismo que lhe é próprio. Referindo-se à casa-grande, Elide Rugal pelo patriarcalismo que lhe é próprio. pelo <u>patrarcalismo que</u> Elide Ruga Rastos ressalta que ela constitui "o modo pelo qual se realiza o caráter estavel Rastos ressalta que ela constitui a practa agrária, sedentária, plástica o la Bastos ressalta que en caracter estável da colonização portuguesa de marca agrária, sedentária, plástica e harmonios da colonização portuguesa de marca proposado por un consecuente de proposado por consecuente de propos da colonização portugues.

Por isso, na formação nacional, representou papel marcante vencendo a local presento de local Por isso, ha totimación de mesmo o Estado" . en certos momentos, até mesmo o Estado" . en certos momentos, até mesmo o Estado" . en certos momentos, até mesmo o Estado" . en certos momentos até mesmo estado . en certos momentos até mesmo estado . en certos momentos . en certos . e em certos montos e coloca nas antipodas da análise realizada por Raymundo Faoro em Os donos do poder, que enfatiza o centralismo no Brasil), se tem tazões históricas, pois segundo ele "a casa-grande venceu no Brasil a Igreja, nos imnulsos que esta a princípio manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuita, o senhor de engenho ficou dominando a colônia quase sozinho. O ver dadeiro dono do Brasil, mais do que os vice-reis e os bispos". 100 Trata-se, portanto, do centro articulador da colonização ibérica no Brasil, de onde emanam as determinantes que se espraiam pelos âmbitos das relações sociais, políticas e econômicas, para não se fazer referência à vida sexual, familiar etc. Não é por outra razão que, em Sobrados e mucambos, Freyre enfatiza que, "mais do oue a

partia igreja, considerada elemento independente da familia e do Estado, for considerada ou tutelar o principal elemento sociológico da unidade infinita partiaria:

a lamilia de la complexa e pretende aqui aprofundar o exame da complexa e profesione que não se pretende aqui aprofundar o exame da complexa e profesione de Gilberto Freyre. Para os propósitos deste livro o que impulsima obra é o quanto o poder de ordem patriarcal, expressão clara desse para notar é o quanto o poder de ordem patriarcal, expressão clara desse of a mais e quanto o poder no direito. Para tanto, entretanto, é fundamendos aprofuses amalise um aspecto essencial que está na base da constituição desse poder patriarcal que, oriundo da casa-grande, a tudo condiciona e amologo poder patriarcal que, oriundo da casa-grande, a tudo condiciona e amologo poder patriarcal que, oriundo da casa-grande, a tudo condiciona e amologo poder patriarca que, em nada correspondia ao paraíso vislumbrado no "Velho edisconfortos que em nada correspondia ao paraíso vislumbrado no "Velho edisconfortos que em nada correspondia ao paraíso vislumbrado no "Velho edisconfortos que em nada correspondia de paraíso vislumbrado no "Velho edisconfortos que em nada correspondia de paraíso com a questão da miscigenação deve ser analisado para que, em au relação com a questão da miscigenação deve ser analisado para que, em seguida, na comparação com Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro, sosam ser devidamente aquilatadas as especificidades do pensamento de

gas nurra regões confirmam suas interpretações. Ora, é evidente que essas observações assistentinos na substinuem dados históricos a respetito dessas regiões [...]º. LETTE, D. M. O carater nacional da histórico historia de uma seleologa, p. 275. A importância das críticas de Eni Mesquita Samara e Dinte Mesra lacie esta no distanciamento em relação à órica polarizada entre casa-grande e sentada, de medos demostras que a sociedade brasileira era bem mais complexa do que a descrita por Freyre que, ademais, realizan

BASTOS, E. R. Gilberto Freyre - Casa-grande & senzala, p. 219.

CL FAORD, R. Os dous do poder formação do patronato político brasileiro. 9. ed. São Paulo: Globo, 1991 v. 1, p. 130-166 e 331-336

FREYER G. Casa-grande & senzala, p. 1911

<sup>=</sup>FEFIRE, G. Schrados e mucambos, p. 64, Apud LETTE, D. M. O carater nacional do bresileiro; història de uma

idologi. P. 2478.

«La vietra se a novo continente a ser colonizado, Freyre ressalta o seguinte." país de Cocame cousa mirioma: terra de alimentação incerta e vida dificil é que foi o Brasil dos três primeiros seculos colonias. A sebra da monocultura esterilizando tudo. Os grandes senhores truras sempre endividados. As suovas, senhorus, a seca dificultando ao grosso da população o suprimento de viveres." FREYRE, G. Grangade's surcia topical uma terra de vida aparentemente facil; na verdade dificilizan para quem quissess aqui aguan quadquer forma permanente ou aditantada de economia, e de sociedade. L. Jem undo se metem lavas vermes, insetus, ocordo, esfuracando, corrompendo. Semente, fruta, madeira, papel, came, mosculares vermes insetus, ocordo, e sutracando, corrompendo. Semente, fruta, madeira, papel, came, mosculares vermes insetus, ocordo, e sobraço de olto, os dedos dos pes, tudo fica à mere de minigos sertives. Vieta bidem, p. 16. Acerca da maior adaptabilidade do português quando comparado a outros povos, ver lesa bidem p. 56, nora 16.

Aplasicidade, enquanto elemento fundamental do carater português, é enfatizada por Gilberto Freyre, que fina que 'Perrugal acusa em sua antropologia, tanto quanto em sua cultura, uma grande variedade de antiguestos, une mequilibrio, outros em conflito. Esses antagonismos em conflito sto apenas a parte undesse da formação portuguesar, a parte maior se mostra harmoniosa nos seus contrastes, formando um agés social plástico, que é o caracteristicamente, portugues<sup>8</sup>. FREYRE, G. Casa-grande & sensala, p. 201. Abdindo a essas especificidades propriata do portugues<sup>8</sup>. Elide Rugai Bastos observa que meste hava "a leição de celoniador por excelencia, dotado da plasticidade exigida pelo mundo moderno" BASTOS, E. R. Goberto Freyre — Casa-grande & senzala, p. 226. Dante Moreira Leite também enfatiza que a questão da plantidade do português tem lugar privilegiados na análise de Freyre. C.I. LEITE, D. M. O caniter nacional de la português tem lugar privilegiados na análise de Freyre. C.I. LEITE, D. M. O caniter nacional de la português, la ma ideologia, p. 277. No que concerne a plasticidade que esmestentaria a colonizado portuguas, ha uma indiscutived afinidade entre Freyre e Molanda. A esse respeito, ver, por exemple iBOLANDA, S. B. Ratzes do Bracil. p. 36: 53.

cada um desses autores que compõem a interpretação do Brasil que pane do legado de nossa matriz ibérica.

legado de nossa matriz luci.

A tese fundamental de Freyre é a de que havia especificidades no colonizador português que o tornavam mais apto à adaptação às condições dos truitos princes. Tais especificidades são de várias ordens, como a propria "actimatablicidade" própria do português e ausente nos nórdicos, los Entretanto, tal como indicado, destacam-se as determinações de caráter psicocultural los Na pese, pectiva de Freyre, o colonizador português, merce da plasticidade de sua condição de povo intermediário entre Europa e África, seria muito mais capacia, do a adaptar-se às agruras dos trópicos do que os demais povos europeus

a indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África parece ter sido sempre a mesma em Portugal como em outros trechos da Pentinsula Espécie de bicontinentalidade que correspondesse em população assim vaga e incerta à bissexualidade no indivíduo. E gente mais flutuante que a portuguesa, dificilmente se imagina; o bambo equilibrio de attagonismos reflete-se em tudo o que é seu, dando-lhe ao comportamento uma fácil e frouxa flexibilidade, às vezes perturbada por dolorosas hesitações, e ao carater uma especial riqueza de aptidões, ainda que não raro incoerentes e difíceis de se conciliarem para a expressão util ou para a iniciativa prática. 106

Alias, a própria ausência de um orgulho de raça, fator que promovera a larga miscigenação, <sup>107</sup> tão importante à empresa colonial portuguesa nos trópicos, também decorre de um traço psicocultural do português.

Cf FREYRE, G. Casa-grande & senzala, p. 10-12. Freyre ressalta inclusive a capacidade do português de alierar seu regime de alimentação para se adaptar aos trópicos. Cf. idem, ibidem, p. 14.

Cf. BOSI, A. A dialética da colonização, p. 27

Esse colonizador português, marcado por sua plasticidade, que implandos trópicos uma sociedade agrária, escravocrata<sup>108</sup> e híbrida. Nessa sociedade aprária, escravocrata<sup>108</sup> e híbrida. Nessa sociedade aprária de complementares — aprilegada ao redor de dois nichos apartados, embora complementares — aprilegada ao redor de dois nichos apartados, embora complementares — aprilegada ao redor de dois nichos apartados, embora complementares — aprilegada ao redor de dois nichos apartados as instituições espaços políticas e econômicas. Não há, nesse contexto, uma clara distinção publico e privado, O patriarcalismo se impõe de tal forma a difluir em caraços ma compostos dessas duas esferas que se dissolvem sob o calor es conformos mal compostos dessas duas esferas que se dissolvem sob o calor es conformos mal compostos dessas duas esferas que se dissolvem sob o calor es conformos adventicios da herança lusa, percebe-se que é no próprio processo de sistados adventicios da herança lusa, percebe-se que é no próprio processo de sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistados e transformação inerentes a edificação da sociedade colonial que se sistado por entra a consecuente e entra entr

nosa sociales. A definição de um ethos ibérico como pedra angular na análise da indisda entre público e privado no âmbito das instituições brasileiras é uma unido entre público e privado no âmbito das instituições brasileiras é uma característica da análise de Gilberto Freyre, assim como o é também em Sérgio gauque de Holanda. Malgrado as diferenças entre ambos, o que se nota é a esistencia de óbices advindos do passado ibérico a dificultarem nosso acesso a modemidade. O No entanto, se em ambos os casos há uma explicação de ca-

<sup>\*\*</sup>FEFFEE G Gass-grande & sonzola, p. 6. Aláss, a esse respeito, a análise de Freyre acerta do crater de português pronsegue em termor que sonzio parecidos à cordinidiade puntisada por Sergio Buarque de fisianda Bascando-se no historiador Aubrey Bell, Freyre ressalla que "o carater português da-nos principilmente a idea de "rago impreciso" [...] e essa impreciso é que permite ao português ad-nos principilmentes a idea de "rago impreciso" [...] e essa impreciso é que permite ao português da-nos principilmentes improvises de se ajustarem no duro e anguloso castelhano, de um perfil mas definidmentes grácio e curopeu. O carater português [...] e como um rio que vai correndo muito calmo e de reprise ma quedas de sigua da passar do "fatalismo" a "morpantes de estron bento", da "da regula applicada" e a revoluções na vida publica", da "docilidade" a 'imprisos de arrangênes e crueldade", da "indiferença" a "fugitivos entusiasmos", "amor ao progresso", ditaminismo la carater de arrojos sobilitos que entre um impreto e outro se compras de certa indolencia voluptuess mino oriental, na sandade, no fado, no lausperene". FREYRE, G. Casa-grande 6 senzalla, p. 7. (\*\*C. dem. rigidem. p. 9.)

<sup>&</sup>quot;A questa da suposta docilidade que caracterizaria a escravidão no Brasil, que é uma das teses de Freyre as cratestadas e efetuvamente elitistas. Segundo ressalta Dante Moreira Leite, "a obra de Freyre reveia uma prémda ternura pelo negro. Mas pelo negro escravo, aquele que (conhecia sua posição) - como modeque de cas-grande, como saco de pancadas de menino neo, como cozinheira, como ama-de-leite ou como mosama da senhora moça. L.-.]. Os documentos contemporaneos da escravidão [...] estal olnoge de justificar a glad de Jouçui-ana-se relações entre senhores e escravos." LEITE, D. M. O carater nacional do brasileiro: histria de uma ideologia, p. 281. No mesmo sentido, Ademir Gebara desmascara essa relação idilica entre enhor e secravo sustentada por Freyre, que chegava ao absurdo de afirmar que em melhor ser escravo no Jizal que um operáno na Europa no seculo XIX. Sobre as resistências dos escravos no Brasil (sobretudo sedante as fugas e o proprio sucietio) e a "docil" legislação de repressão as fugas dos mesmos, ver GEBA-RA. A O merado de tradulto luver no Brasil (1871-1888), p. 136-137 e 141. Alia, o, própino Freyre admine que "no foi toda de alegra a vida dos negros, escravos dos iotos e das istas brancas. Houve os que se sul-datum comendo terra, enforcando-se, envenenando-se com evas e potagors dos mandingueiros. O bandou do militos." PREVRE, G. Casa-grande & senada, p. 464.

bras e eleuvamente de uma mudança de semántica ocorrida na década de 30, que encontra em Guberto Drate e sergio Buarque de Hollanda seus autores mais expressivos. Contudo, é fundamental notar que essa moderça na semántica social ocorre em toda uma série de autores que, no mesmo período, procutara ma ófinição do carater nacional a chave explicativa da realidade brasileira. Nesses caso a ênfase da analise pusa das determinantes raciais nara as psicológicas, o que atesta uma semántica melhor adequada as

rater psicosocial que atrela a compreensão do País a determinantes herdadas do passado ibérico, é certo que não se podem menosprezar as diferendadas inficativas existentes entre as perspectivas de Freyre e Holanda, uenças se estas são altamente elucidativas acerca das nuances que esse ethos não estas são altamente elucidativas acerca das nuances que esse ethos não modermo assume em cada uma dessas perspectivas quando se trata de analias noso ingresso na modermidade. Como se indicará adiante, o autor de Rato fassa lembora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço da Brasil—embora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço da Brasil—embora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço da Brasil—embora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço da Brasil—embora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço da Brasil—embora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço da Brasil—embora não desconsidere os obstáculos impostos por nossa heraço em a su desconsidere da saltamente benquistas tais mudanças, ao passo que Freyre se nante arraigado as tradições, de modo a enfatizar os impactos socialmente desaga, gadores da modernização.

gadores da modernização. Nesse contexto, a passagem do universo rural patriarcal pata a sociedade moderna, marcada pela urbanização, pela industrialização e por uma anicolação política incompatível com o predomínio impositivo do poder patriarel é capolitica incompatível com o predomínio impositivo do poder patriarel é encarada por Freyre com certa desconfiança, que tende a se expressar, sobrado, nos efeitos potencialmente desagregadores e deletérios dessa passagen da qual pode advir da desordem. <sup>110</sup> Em relação a esse aspecto, Freyre, apesa de suas diferenças abissais em relação à perspectiva de Oliveira Vianna, <sup>141</sup> em rizão dessa espécie de nostalgia e valorização da tradição situa-se muito mas próximo desse autor do que de Sérgio Buarque de Holanda, que considera profundamente deletéria nossa herança rural e o tradicionalismo por els expresso. Aliás, Holanda era explícito ao ressaltar que

a falta de coesão em nossa vida social não representa, assim, um fenomeno moderno. E é por isso que erram profundamente aqueles que imaginam na volta à tradição, a certa tradição, a única defesa que imaginam e que precisa de tal anarquia para se justificar e ganhar que exaltam é que precisa de tal anarquia para se justificar e ganhar prestigio. [...] As épocas realmente vivas nunca foram tradicionalistas por deliberação. 112

Trata-se, aliás, de posicionamento que está, inclusive, em plena consofrata-se, aliás, de posicionamento que está, inclusive, em plena consofrata a propria função que Sérgio Buarque atribui à atividade do histomini

erigir altares para o culto do passado, desse passado posto no singular, que é palavra santa, mas oca. [...] Não sem pedantismo, mas com um pom grão de verdade, diria efetivamente que uma das missões do historiador, desde que se interesse nas coisas de seu tempo — mas em caso contrário ainda se pode chamar historiador? —, consiste em procurar afugentar do presente os demônios da história. Quer isso dizer, em outras palavras, que a lucida inteligência das coisas das ensina que não podemos voltar atrás nem há como pretender ir buscar no passado o bom remédio para as misérias do momento que ocorre. 113

Ora, para além de uma análise do que deve ser o métier d'historien, para se parafrasear o célebre livro de Marc Bloch, o que Sérgio Buarque de Holanda está etivamente a fazer é posicionar-se contrariamente a perspectivas como as de Gilbeto Freyre e Oliveira Vianna, que procuravam na tradição a solução para as misérias do presente. Dai sua pergunta que se endereça diretamente a perspectivas que enaltecem a tradição: "será legitimo, em todo caso, esse recurso ao passado em busca de um estímulo para melhor organizar a sociedade?" "14"

A resposta a essa pergunta não poderia ser outra. Se ao historiador incumbe exorcizar os demônios do passado (no caso brasileiro esses demônios

alterações solendas pela estrutura da sociedade brasileira. Nesse contexto, portanto, não se pede desar de Jahdir a obras como: Traços da psicologia do pavo brasileiro, publicada por Tristão de Atade em 1984 (1 concento de confloçõe brasileira, publicado em 1936 por Afonso Arinos de Melo Franco, htmát@h a pisleira social collegia também em 1936 por Afritur Ramos etc.

<sup>\*\*</sup>Basendose em Octavio Immi, Adrian Gurra Lavalle ressalia, a respetto da postção de Gülheno Fraye, que 7 sédice as impejão de temões ralo mais conciliadas dentino do complexo unificadar da famila parama figurado su case-grande, é pateme inclusive no título das obras, na discreta e proposital subsimisação le interpreta o case-grande, é pateme inclusive no título das obras, na discreta e proposital subsimisação le interpreta de cereira de proposital subsimisação le interpreta de cereira de proposital subsimisação le interpreta de cereira de firmar a tradição [...] o maior dessiño nou era persar a perpendide descapa baserior intensa, cuja mole foi esculpida como 'tradição moderan das consociada, que districa intensa, cuja mole foi esculpida como 'tradição' moderan da sociedade, que districa fração predomino do universo rural partareal — com suas práticas, valores e institutos—pari espaciação arbana, industrial e democrática do país", LAVALLE, A. G. Vida publica e identidas assistantes brasileiras, p. 118.

<sup>\*\*</sup>Acora dessa énlase nos aspectos negativos da sociedade rural para a moderna no persamento de 
Viana, ser ODALIA, N. As formas do mesmo, ensaios sobre o pensamento historiográfico de Vimbas.

Obretas Vianza, p. 136. Para uma analise das afinidades entre Gilberto Freyre e Oliveira Vianza na que en
ao deopo da tracidade, ser FIFED. D. M. O començam de hocultura historia de uma ideologia, p. 28).

<sup>\*\*</sup>HOLANDA, S. B. Ratges do Brusil, p. 33. Alias, a esse respeito, Maria Odila Leite da Silva Dias ressalta que o dopo fitio por Freyre à tradição expressa pela familia partirareal faria com que Sergio Busique de Misindas referênses tronicament e a ele como "Sembor de Apicucos". C. D. DAS, M. O. L. S. Entrevisa. In MORAES, J. G. V. REGO., J. M. Conversas. com historitadores brasilieros, p. 192.

São Paulo Brasiliano 1904 do paraiso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. 6. e

HOLANDA, S. B. Raizes do Brasil, p. 33.

se expressam em nossa herança rural, personalismo, nas telavis de conservel, tal como pela razão, etc.), então não é possível, tal como pos se expressam em nossa uscasa, então não é possível, tal como pelo aleto e não pela razão, esc.), então não é possível, tal como pelo aleto e não pelo servicio vianna, se manter arraigado a como pos pelo afeto e não pela razas, estas e manter arraigado a tra propio por decorrente de mandonismo decorrente de propios de la propio per propios de la propio per propios de la propio per propio de la propio per propio per Gilberto Freyre e Oliverta vacana de la Passa de la Passa de la Passa de la Passa de la Companya de Brasil, expressa justamente o passagem a uma forma de odde poder que a tudo invade e que ocumento a para de la constante de la na da sociedade. Como se vera não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa não desconsidere o peso de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa na persoa de nossa de nossa herança ibérica, ou seja, na persoa de nossa de nos d não desconsidere o peso un associate nosso acesso a modernidade um ethos pré-moderno, que dificulta nosso acesso a modernidade nos estado de cosas e properar la securidade nos estado de cosas e properar la securidade nos estados de cosas estados de cosas e properar la securidade nos estados en la securida um ethos pré-moderno, que una constante de c forma em simplesmente de corrigir "as misérias do presente". Quanto a tora passado como forma de corrigir "as misérias do presente". Quanto a tora difere claramente da de Gilberto Frence (n. passado como torma ue conseguente da de Gilberto Freyre e Obres de esta de Gilberto Freyre e Obres de esta de Superação da herroro. pecto, sua perspectora la ma. Não se mascaram as dificuldades de superação da herança mai, que ma sua de forma a mai, que ma sua sua como su como se acres. na. Não se mascaratir o prendem à pré-modernidade. Entretanto, não se aceita nem mão prendem à pré-modernidade. Entretanto, não se aceita nem mão prendem de Sérgio Region de Sergio Region de Sergi Region de Sergio Regio Region de Sergio Regio Regio Region de Se prendelli a pre-mones prendelli a pre-mones contexto. A obra de Sérgio Buarque de Relacio valoriza a tradição nesse contexto. A obra de Sérgio Buarque de Relacio valoriza a usungo contrário do que pensam alguns analistas, como Jessé Soura Ráo entra asdernidade do horizonte brasileiro. 115 Ao contrário, tal como tenda les Odila Leite Silva Dias, o autor de Raízes do Brasil, mesmo recorberede tensões existentes no processo de transição histórica de formas de comos social pré-modernas para as modernas,

> partia de perspectivas otimistas de renovação e de esperaça librase das forças de dominação, superar as condições de alimado in brasileiros com relação ao trabalho e à comunidade, crar tova limide convívio e construir classes sociais capazes de gerar values anno através dos quais pudessem assegurar seu predomínio 18

É preciso, portanto, desvencilhar-se do passado e não se esonde pr

CE SOUZA, J. A modernização seletiva uma reinterpretação do dilema brasileira, p. 161-168. Cemaras te à tese sustentada por Jesse Soura, ver MONTERIO, P.M. A quelle de première aversa, articles e os novos tempos em Raters do Brasil. Campinas: Editora da Unicamp. 1999. p. 127 e s. brasileiro sem penhum cariter (Sérgio Buarque de Holanda e o "homem contac") in RIFEE (1) Interpretes de Brasil: lemmas críticas de pensamento social brasileiro. Porto Alegre Mende Aten

Costrado, apesar dessa diferença de posicionamento entre Freyre e Ho-Corredo, apesa (corredo, apesa de transição para a sociedade moderna (que é entremanente de transição para e será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo), na corredo de será melhor analisada no próximo capítulo de será melhor analisada no proximo capítulo de será melhor analisada no capítulo d a carelacão a melhor analisada no próximo capitulo), não se pode des-Solutiva e sera intimeras e importantes afinidades entre esses dois antores, partern que há intimeras e importantes afinidades entre esses dois antores, partern de condicionamento de ressaltado acima, ambos partern de ressaltado acima, ambos partern de condicionamento de ressaltado acima, ambos partern de ressaltado acima, ambos parterna de ressaltado acima, acima de ressaltado par especificidades sociais e institucionais do Pals <sup>138</sup> Em um e par especial as especial de passado ibérico e o modo pelo qual se desentolou o processo sociado é que geram efeitos deletérios à nossa sociado e que geram efeitos deletérios à nossa sociado. son o lano de que geram efeitos deletêrios à nossa sociedade. Na oficial de grande de que geram efeitos deletêrios à nossa sociedade. Na oficial de Raige de Royal de à de l'accesso primeiro capítulo de Raizes do Brasil, Sergio Buarque de l'accesso de l'accesso de Brasil, Sergio Buarque de l'accesso d in que entarrando as determinantes adventicias de nossa origem historia inhanda condensa sua tese, ao afirmat cue Holland, condensa sua tese, ao afirmar que

no caso brasileiro, a verdade, por menos sedutora que possa parecer a alguns de nossos patriotas, é que ainda nos associa à Peninsula lhenca a Portugal especialmente, uma tradição longa e viva, bassante viva para nutrit, até hoje, uma alma comum, a despeito de tudo quarto nos senara. Podemos dizer que de lá nos veio a forma atual de nossa cultura o resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma la

Nota-se, portanto, que é a herança ibérica que da feição ao processo de irração da sociedade brasileira. São as determinantes psicológicas adventiras de Portugal – expressas no individualismo, no personalismo, no espírito resso ao trabalho que fundamenta a ética da aventura e na cordialidade - que midarão o nosso caráter nacional (matéria amorfa que recebe sua forma do

HTLANDA, S. B. Retpris do Brasil, p. 40.

Para uma comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, es das de la 19 de comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, es das de la 19 de comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, es das de la 19 de comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, es das despeia de la 19 de comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, esta de la 19 de comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, esta de la 19 de comparação entre Sérgio Buarque de Holanda e Oliveira Vianna a este respeia, esta de la 19 de comparação entre se de la 19 de comparação entre se de comparação entre de comparação entre se de comparação entre de comparaçã p. 12. Para uma análise da perspectiva de <u>Obreira Vianna</u>, sobretudo a punir da oba figuiamente. de Pasal, no qual se consignia a malise da pussagem de uma sociedade amal para a endera se atribu-

igota se bassida mani Estado centralizado e finne que fosse capar de entirentar a l'assellizante, pul-sonale pole territorio nacional, ver GOMES, A. C. A politica brastatira em bassi da moderalidada nacion entre o político e o privado fin. SCRIMARCZ, L. M. (Org.). Historia da vida privada no livuti.

<sup>&</sup>quot; a no micro de Razges do Brazil Sergio Bezarque de Holanda ressalta que "a tempera de implantação da tias a sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais não de conamatos en nossa terra" HOLANDA, S. B. Raitzes do Brasal, p. 31. A esse respento, Maria Odila Leite Solta. Das salienta justamente a infloêtocia de Hegel nas análises históricas de Sengio Biumpie. Segundo eta, « Ju fumpre de Holanda valu-se do conceito da dialética hegellura para expresar a m mos bisáreco, as tensões do devis, o movimento e confirmio de forças contradicirias [...]. Em atunto des confirmio de forças contradicirias que estudava as dificuldades enfremadas pelos colonizadores, as Deporte a superar as formas importadas da Peninsula Ibènica | \_ | DIAS, M. O. L. S. Senpo Busque de

ethos lusitano). 150 Assim, formamo-nos sob a égide da aventura e não do policido de la comparar a etica do trabelho, ao qual teriamos verdadeira aversão. Ao comparar a etica do trabelho so qual teriamos verdadeira aversão. Ao comparar a etica do trabelho so qual teriamos verdadeira aversão de dois tipos ideais na acepcão verbas de dois tipos de dois de dois de dois tipos de dois d ibo, ao qual teríamos verdadena avecado incluido de la desenva de la des

ressalfa que existe uma ética do trabalho, como existe uma ética da aventus existe uma ética do trabalhador só atribuira valor moral no existe uma estica da aventus. o individuo do tipo tratamana que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente ánimo de praticar e, inversamente, terá por imoras e de que sente a de consecuencia de la con que sente animo de pratica de senturiero — audacia, imprevidenta de se qualidades proprias do aventuriero — audacia, imprevidenta de se qualidade, vagabundagem — tudo, enfim, quanto de sentim q as qualidades proprias do accumenta income subilidade, instabilidade, vagabundagem – tudo, enfim, quanto e respectos do mundo, característica decesario e respectos do mundo, característica decesario e respectos do mundo. sabilidate, usa quanto se re com a concepção espaçosa do mundo, característica desse tipo is

Essa distinção é importante, em primeiro lugar, porque serve para mon-Essa distinção e responsação dos trópicos pelo colonizador portugues não que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos pelo colonizador portugues não e que a colonização e exploração dos trópicos portugues não e que a colonização e exploração e exploração dos estados e que a colonização e exploração e exploração e exploração do exploração e exploração do exploração e exploração do exploração do exploração e exploração do exploração e exploraç que a colomzação e expansa, que a colomzação e expansa, mas sim com o desteixo proprio de base deram de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma metódica e racional, mas sim com o desteixo proprio de base de forma de forma de forma metódica e racional de forma deram de tornia ricciona de la lides metódicas, procurando, isto sim, riques aventureiro, que não era aleito a lides metódicas, procurando, isto sim, riques aventurento, que sum reper ficil que não lhe custasse trabalho. Esse espírito de aventura está na bas as sucesso do empreendimento colonizador português. Trata-se de uma caractera sicesso do capree adaptação ao meio. Aliás, em relação a esse aspecto, também há uma dara ásdade entre Freyre e Holanda. O malogro da colonização holandesa é ressibili por ambos os autores como forma de enfatizar esse traço psicossocial pecidas ao português, que lhes permitiu uma adaptação mais efetiva aos trópicos u

Contudo, tal como destaca Sergio Buarque de Holanda, a lida da terra. om sua labula diama a diama a diama nos e metodicas.

ses e metodicas.

se e metodicas.

ses e metodicas.

se e metodicas.

se e metodicas Son Buarque de transca para de la subli-son Buarque de exploração no novo mundo foi meramente predatoria, sem dis que nossa exploração pela qual nha que contado en método, razão pela qual

não foi, por conseguinte, uma civilização tipicamente agricola o que insnão loi, per la portugueses no Brasil com a lavoura açucareira. Não o loi, taurarante de la contra del contra de la contra del em prince a América; em seguida, por causa da escassez da população os trouxe à América; em seguida, por causa da escassez da população os trodo.

do reino, que permitisse a emigração em larga escala de trabalhadores. do rento.

do rento. então, em Portugal, posição de primeira grandeza 224

18 desde Portugal o trabalho braçal – e inclua-se ai obviamente a lida da ja ucas de lua da lua d em esa situação que não dignifica, mas, ao contrário, desqualifica o individuo grassissimo de uma terra em que todos querem ser fidalgos. Ora, trata-se de natro traço da psique lusa que herdamos de nosso colonizador e que deitara raizes profundas em nossa sociedade. Em todo caso, o que Sérgio Buarque mariza é que se trata de uma determinante psicológica advinda ja do velho continente, pois, segundo ele, "uma digna ociosidade sempre pareceu mais exciente, e até mais nobilitante, a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia". 123

Ora, a alusão a essas especificidades psiquicas e culturais do colonizador ibrico no contexto da argumentação desenvolvida neste livro não é gratuita, uma vez que serve para indicar o teor de uma análise que atrela à matriz ibérita de nossa colonização as mazelas de nossa formação social. É no fardo de nosso passado, condicionado por essas características psicológicas e culturais, que se encontra a explicação de nossas especificidades. Da ética da aventura, e sua consonância estreita com a aversão ao trabalho, decorrerão peculiaridades

Ao abordar um dos aspectos psicológicos fundamentais que está na base de nossa herança ibenea segui Precisamente a comparação entre elas e as da Europa de além Pirineus laz ressaltar uma caracte peculiar à gente da península ibérica, uma característica que ela está longe de pamihat, pelo meno u mesma intensidade, com qualquer de seus vizinhos do continente. É que nenhum desses vizinhos suiz evolução da gente hispánica, desde tempos imemoriais. Idem, thidem, p. 32.

O caracter apológico de perfil weberiano que caracteriza os tipos ideais "aventureiro" e "trabulhadot" edtamente expresso por Sérgio Buarque de Holanda quando este, referindo-se a esses tipos, enlatra qui idéas. Mas também não há divida que os dois conceitos nos ajudam a situar e a melhor ordene nas conhecimento dos homens e dos conjuntos sociais" HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil, p. 44-45

Para uma comparação entre Holanda e Freyre a esse respeito, inclusive no que concerne a meta a suspensor comparação entre HOLANDA, S. B. Raizes do Brasil, p. 62-66, e FREYRE, G. Casagonia 8 - 1990 de la concerne a meta d

próprias à nossa sociedade, tais como a incapacidade de organização e fala de la como de proprias à nossa sociedade, una segui de un nos foi deixado pelo lusiko, coesão social. Os efeitos desse legado que nos foi deixado pelo lusiko, coesão social. Os efeitos desse legado que nos foi deixado pelo lusiko, coesão social. coesdo social. Os efeitos desse agento coesdo social. Os efeitos desse aborda a peculiando e bem ressaltado por Holanda quando este aborda a peculiando e antanho é bem ressaltado por Holanda quando ele, torna-se compreensivo antanho è bem ressattato per la mananta de le, torna-se compreensivel que nossa formação, uma vez que, segundo ele, torna-se compreensivel que

mação, uma vez-sor a carência dessa moral do trabalho se ajustasse bem a uma redessa a carência dessa moral do trabalho se ajustasse bem a uma redessa a carência dessa moral do trabalho se ajustasse bem a uma redessa a carência dessa moral do trabalho se ajustasse bem a uma redessa a carência dessa moral do trabalho se ajustasse bem a uma redessa por carencia de c a carência dessa niora con a uma redusa capacidade de organização social. Efetivamente, o esforço dinguicapacidade de organização agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado é agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado é agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado é agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anônimo e desinteressado e agente poderoso da solidantedade da anonimo e desinteressado e agente poderoso da actual da actual da anonimo e desinteres da actual da anonimo e desinteressado anonimo e desinteresses e, como tal, estimula a organização racional dos hones e contre eles life

Relacionado e enfatizando esse aspecto que decorre do espírito avena. Relacionado e entra está o personalismo que caracterizaria os ibenta, reiro de nosso colonizador está o personalismo que caracterizaria os ibenta, reiro de nosso colonia.

O culto à personalidade que, segundo Sérgio Buarque, seria o traço mais des descritos de servir como elemento de O culto à personantia de como elemento da coesão social sivo da cultura ibérica não é passível de servir como elemento da coesão social Segundo Sérgio Buarque de Holanda,

em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nosa é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, indee comprecisivos qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais dos sivos. [...] O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa époruma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional do passional, e de uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras Omedizer, exatamente o contrário do que parece convir a uma população em vias de organizar-se politicamente. 127

Assim, não é por outra razão que Sérgio Buarque critica o culto nostálgo de Oliveira Vianna e Gilberto Freyre ao passado como solução ao problema di coesão de nossa vida social, pois, tal como já indicado anteriormente, na perspectiva de Raízes do Brasil, essa falta de coesão não seria um problema moderno, e sim uma decorrência do próprio perfil psicológico e cultural que herda mos de nosso colonizador. Nesse sentido, a falta de coesão é herança, e não aquisição que tenhamos contraído no decurso de nossa história. Portanto, esse

HOLANDA, S. B. Raizes do Brasil, p. 39.

guerro a tradicão, propugnado, por exemplo, por Oliveira Vianna, é claramenndorno a tradição, Proposo profusido por Sergio Buarque, mesmo porque "o processo de colonização te-re refusido por sergio son portugueses certas peculiaridades de recitado por sergo una portugue o processo de colonização te-re recitado por sergo una portugueses certas peculiaridades de comporta-ral a seu ver, acentuado nos portugueses certas peculiaridades de comportarela seu ver, acentuas peculiaridades de compona-rala seu ver, acentuas e de alienação com respeito ao trabalho, à paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, à paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, à paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, à paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo anti-sociais e de alienação com respeito ao trabalho, a paisagem e a vida nerilo a completa de alienação de alienação com respeito ao trabalho para nerilo a com respeito de alienação de acentral ps. anti-sociais e de analysis de la control anti-sociais e de ant initaria, la existence de la portanto, é o recrudescimento de aspectos psicológicos e lo que ocorre, portanto, é o recrudescimento de aspectos psicológicos e O que ocorre, por a la company de aspectos psicológicos e o se e menta de aspectos e menta de aspectos e unidade da secrisió já existentes em Portugal que acentuam a falta de coesão e unidade da secrisió de aspectos psicológicos e o sistema de aspectos psicológicos e o scripis la existence de unidade da sociedade brasileira. Por um lado, a escravidão e o sistema da grande lavoura sociedade brasileira. Por um lado, a escravidão e o sistema da grande lavoura sociedade brasileira. sociedade brasilena.

Sociedade brasilena. eriam apronuncia.

le contribuido para agravar suas relações predatórias com a natureza e a inal continuum para a manho da terra 129 por outro, a sociedade colonial dicença en roma de fundada na família patriarcal somente podera estruturada no meio rural e fundada na família patriarcal somente podera estruturada e voltada à valorización de cambo for un cunturata sociedade voltada à valorização do ganho fácil e pautada por uma grar uma sociedade voltada à valorização do ganho fácil e pautada por uma grar uma sociedade em distinguir o dominio público d gera uma sociale e m distinguir o domínio público do privado, uma vez que en incapacidade em distinguir o domínio público do privado, uma vez que eria incapata de la companya de la c ossi sous direito romano, em que o pater-familias detém imensa e incontesdissicia di disconsidade, seria tão poderosa que se estenderia para além do domínio uvel autonidade de la communicación de la por essa razão que Sérgio Buarque de Holanda ressalta que demensir de la communicación de la communicaci

o quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra persegue os individuos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede, sempre, a entidade pública. [...] O resultado era predominarem, em toda vida social, sentimentos próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo privado, do Estado pela familia. 131

Desnecessário afirmar que, nesse contexto, o modo pelo qual a herança ibérica deu forma à matéria que encontrou no novo mundo gerou, no plano institucional, consequências deletérias e perniciosas. Num contexto em que, por força de nossa herança rural, o público é invadido pelo privado, uma vez que o poder patriarcal se espraia de tal ordem a perseguir os individuos mesmo fora do domínio doméstico, a organização jurídico-institucional ficaria cla-

DIAS, M. O. L. S. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, p. 14.

CI HOLANDA, S. B. Raizes do Brasil, p. 66-70.

ldem, ibidem, p. 80-81.

idem, ibidem, p. 82.

ramente comprometida. Dat que, tomadas em consideração essas prenissa. Segio Buarque de Holanda estivesse habilitado a concluir que, no plano por priamente jurídico, "as constituições feitas para não serem cumpnidas a sea existentes para serem violadas, tudo em proveito de individuos e oligado por existentes para serem violadas, tudo em proveito de individuos e oligado para são fenômeno corrente em toda a história da América do Sul", as emplian rural, e os vínculos pessoais e emotivos que decorrem da familla parava fragilizariam nossas instituições, que apareceriam sempre claudicantes e mando de um poder enraizado na tradição patrase do poder político se aproxima do poder paternal, pois "a familia paravaca fore, e assim, o grande modelo por onde se hão de calcar, na vida política as rescontex o torna-se compreensível que Getúlio Vargas antes de ser che contexto torna-se compreensível que Getúlio Vargas antes de ser che de Estado seja o "pai do povo". O clientelismo político encontra-se, deste mode enraizado numa tradição que remonta à nossa matriz ibérica.

entaizado numa intende.

Visto o espaço público como mera extensão do espaço privado, em que
perduram os traços próprios do patriarcalismo rural, nada mais natural do que
encontrar na vida política e na administração pública os traços característicos
do patrimonialismo que leva à subordinação do interesse geral aos fins puncularistas de grupos que desvirtuam a esfera pública com interesses que lhesão próprios e não coletivos. É nesse contexto que Sérgio Buarque de Holanda
recupera o conceito weberiano de patrimonialismo para analisar as especificdades arcaícas e negativas de nossa gestão pública, pois não havera entre noa especialização das funções que é típica dos Estados hurocráticos e que servem de cerne a garantias jurídicas e igualitárias aos cidadãos. Diante de uma
conjuntura como essa, em que a herança rural permanece como determiname
fundamental nas relações sociais mesmo para além do dominio familiar o
diagnóstico não podena ser outro:

não era fácil aos detentores das posições públicas de responsibilidade formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamente entre os domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterzam justamente pelo que separa o funcionário "patrimonial" do pun

O que se observa, portanto, é a obstrução de uma ordenação institucioal pautada pela impessoalidade. O mérito é subjugado pelo apadrinhamento, su pautada pela impessoalidade. O mérito é subjugado pelo apadrinhamento, su pautada pela impessoalidado su postamente em vinculos de confiança pessoal, serve a repostano, fundado supostamente em vinculos de confiança pessoal, serve a parallar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para servicio de confianção de confianção de confianção instituciose postante de confianção de confianção de confianção instituciose postante de confianção de confianção instituciose pela impessoalidade. O mérito é subjugado pelo apadrinhamento, su pela confianção de confianção pelo apadrinhamento, su particular a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para aparelhar a administração estatal com funcionários que estão vinculados para estado esta

sal posição.

Dai que seja a cordualidade, firmemente arraigada aos padrões de convipai que seja a cordualidade, firmemente arraigada aos padrões de convino rural que se artícula ao redor do poder patriarcal, o elemento fundamental
no rural que se artícula ao redor do poder patriarcal, o elemento fundamental
no rural que se artícula ao redor do poder nacional do brasique, segundo Sérgio Buarque de Holanda, define o "caráter nacional do brasique, segundo Sérgio Buarque de Holanda, define o "caráter nacional do brasique, segundo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não não no sentido de polítdez, lhaneza no trato,
legio "Contudo, cordialidade não não não acualidade não não acualidade não não acualidade não não acualidade não não a

PICIANDA, S. B. Ratzes do Brasil, p. 146. Raymundo Faoro critica essa passagem de Sergio Buarque de Heinela indicando um desvio de leitura relativamente ao papel que Weber artibut ao funcionario patimonia Segnido Faoro, em Weber, o huncionario patrimonal não é aquele que gere a coisa pública em prol de su interesse particular, como afirma Sergio Buarque de Holanda no extrato cisado, mas aquele que ocusa gesta como "puro assunto pessoal do senhor". Por essa razão Faoro conclus que Holanda não um quendo dizer que a ordem político-social brasileira era patrimonalista. Ao contrato, segundo Faoro, e patrimonalismo sera impossível, como ordem pública, em razão do patriarcalismo que não se descencidad ordem privada. CE FAORO, R. Sergio Buarque de Holanda, analista das instituições brasileiras. In-

<sup>&</sup>quot;Id onto enlatra Sergio Buarque, a expressão homem cordial, cunhada por Ribeiro Gouto em carta dingida a Mistoro Reyes, palo pode ser confundida com bondade, amabilidade etc. Dat sua polémica com-Cassioo Ricando, que a miterpretura nesse sentido. Segundo Sergio Buarque, "pela expressão 'cordialidade, es clamam agui, desiberadamente, os juízos éticos e as intenções apolegicares a que parcee inclinar-seor Cassioo Ricando, quando prefere falar em 'bondade' ou em 'homem bom'. Gumpar sinda sarcessora que sua cordialidade, estranha, por um lado a todo formalismo e convencionalismo social, não abrança, por suaso, apenas e obrigatoriamente sentimentos positivos e de conción A immurade bem pode set tás social como a amatizade, nisto que uma e outra nasseem do/coração, 'procedem, assim, dia estera do intimo

Hldem, ibidem, p. 182

<sup>111</sup> Idem, ibidem, p. 8

2011 a sociedade colonial brasileira. 106 Ora, esse "caráter nacional", regido por la sociedade colonial prasileira. 106 Ora, esse "caráter nacional", regido por la sociedade colonial pagada. 2011 a sociedade colonial orașe obices a uma articulação social pausada per emotividade, engendra graves óbices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves óbices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação social pausada por se emotividade, engendra graves obices a uma articulação de interesses coletivos. A socialização de interesses coletivos a socialização de interesses coletivos a constituidade por se emotivada p emotividade, engendra gra-emotividade, engendra gra-lores impessoris e à estabilização de interesses coletivos. A socialização por lores impessoris e à estabilização de interesses coletivos. A socialização por lores impessoris e à estabilização de interesses coletivos. A socialização por lores impessoris e à estabilização de interesses coletivos. A socialização por lores impessoris e à estabilização de interesses coletivos de a mitual de lores impessoria de lo lores impessoais e à establica-lores impessoais e à establica-nore paço publico fica sensivelmente comprometida por laços de amizade e compa paço publico fica sensivelmente comprometida por laços de amizade e compa paco público nea econsolidação de normas gerais e impessoais exemples que obstruem a consolidação de normas gerais e impessoais exemples que obstruem a consolidação por público carrega consigna o drio que obstruem a consensa público carrega consigo o estignia de todos. A sociabilidade no espaço público carrega consigo o estignia de todos. A sociabilidade no espaço público carrega consigo o estignia de todos. todos. A sociabilidade to constante de la color de la ches pre-moderno que la companio de servitura da sociedade colonial brasileira. É nes pelo ruralismo que marcou a estrutura da sociedade colonial brasileira. É nes pelo ruralismo que marcou a estrutura da sociedade colonial brasileira. É nes pelo ruralismo que marcou a estrutura da sociedade colonial brasileira. se sentido que Sergio buanque que não seja ditada por uma ética de fundo encorado de vida prasileira que raros estranos. qualquer forma um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegan a penetrar com facilidade". 137

Observa-se, portanto, que as condicionantes psicossociais elencadas no Sergio Buarque de Holanda tomam o estatuto de fatores explicativos de nosa especificidade social, política e institucional. Não se implementa no Brasia separação entre o domínio privado e o público, o que, na ótica de Raizes e Brusil, é profundamente deletério, pois, tal como ressalta Sérgio Buarque Estado não é uma ampliação do círculo familiar [...]. Não existe, entre o circu lo familiar e o Estado, uma gradação, mas antes uma descontinuidade e as uma oposição". 138 Contudo, nessa perspectiva, enquanto perdurar a influence do poder patriarcal de origem rural, a esfera privada continuara servindo de modelo à pública<sup>130</sup> e, num tal contexto, o que há é subordinação de fins no-

Signo tratariadores perferem denominar o período colonial da historia do Brasil de "América portugues", pos enfantam que, nesse período, o Brasil não era propriamente o "Brasil". Cf. MELLO E SOUZA, L. Aspectos da historiografia da cultura sobre o Brasil colonial, p. 17.

En rarão dessa análise, surgem interpretações acerca da obra de Sérgio stalanda que vislumbram nesta uma perspectiva en razio dessa anance del considera de sergio en razio dessa anance del considera de Holanda que vislumbram nesta uma perspectiva que considera surale de Holanda que vislumbram nesta uma perspectiva que considera surale del considera de la considera del sorgie de Hollman da sociedade brasileira à modernidade. Nessa linha de de de l'est Souza inclui Sérgio Buarque naquilo ou est linha de de l'est Souza inclui Sérgio Buarque naquilo ou est l'est l'es spirido o acesso sa inclui Sergio Buarque naquilo que ele denomina de acesto de la companidade. Nessa linha de acesto de la companidade de la compa estrectado, Jesse anticidade", que consideraria o Brasil um <u>caso aborrado de</u> escolegia da mautenticidade", que consideraria o Brasil um <u>caso aborrado de</u> escolegia de material de la constante de la const Scologia da mantena.

Scologia da mantena.

Scologia da mantena.

Sena i modernidade. Enfatizando, sobretudo o quinto capitulo de Rafzes do sena indicato de Rafzes do sena en la mantena.

Sena i modernidade. Enfatizando, sobretudo o quinto capitulo de Rafzes do sena en la mantena. a modernique de Ratzes do servicio de Ratzes de Servicio de Servicio de Ratzes de Servicio de Servic signatura de la contra que do personalismo ibé-socia internica rural decorreriam fatores impeditivos do desenvolvimento de la ticional democrático. Desse modo, sua conclusa Esado racional, enquanto princípio contiguo que corporifica a possibilibiocracia ricionada de consequentemente igualitário das questões politi-Distribution de una interpretação que energal. os rão pouestos, de uma interpretação que congela no tempo um diagnos-1913-2: rames de ra visto por Sérgio Buarque como insuperável. Souza no capítulo que trata do ha no historia de capitulo que trata do "homem cordial", deixando de contra sua atenção no capítulo que trata do "homem cordial", deixando de tentra sul de valor de la considerações importantes que são feitas nos capítulos subsequentes, espedimente no ultimo, que trata de "nossa revolução". De uma análise como a recumente pode advir a conclusão de que a sociedade brasileira está of some finished a permanecer atrelada a arcaísmos que impedem seu acesso à modernide O patrimonialismo – decorrente da herança rural e do personalismo, gz s constitui como o dado mais relevante da psique ibérica - se coloca umo fator impeditivo do desenvolvimento de uma forma de organização burocrática e racional do Estado,

Contudo, tal como se será analisado em maior profundidade no próximo sapirulo, a descrição feita em Raízes do Brasil relativamente às condicionantes de nosso passado colonial não exclui a possibilidade do estabelecimento de uma ordem politica racional e, portanto, moderna, pautada pela impessoalidade não mais pelo personalismo e o caráter emotivo que são típicos do homem cordial. Aliás, em momento algum, Sérgio Buarque de Holanda toma o homem cordial como uma espécie de figura ontológica cujos dados seriam essencialmente indeléveis e imutáveis. Ao contrário, sua análise caminha no sentido de

HISLANDA, S. B. Roizes do Brood, p. 148. A historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, ao ambata questo da cordiziódade, ressalta que "a figura do homem cordial representou este aspecto concilador da elios, peocopiados en atrair simpostas peisoasis, em reforçar alianças de interesses particulares, limitor e di giognicios. Através da mesalora da cordialidade referia-se à preocupação das elites dirigentes escribie manter una sparente harmonia, assim como a sua capacidade de reagir com violência, quan 22 de pensoas não bastavam DIAS, M.O.L.S. Política e sociedade na obra de Sengio Buanque de Heise

<sup>&</sup>quot;A cue expecto, facto observa que Holanda, ao tratar da relação entre a comunidade política e alim-sempera um velho debate filosófico que se expressa, por exemplo, nas críticas que John Locke lea alider compera um velho debate filosófico que se expressa, por exemplo, nas críticas que John Locke lea alider

<sup>\*</sup>SUZA, J. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro, p. 166. Para uma análise de Amelianie teor, ver. — Elias, Weber e a singularidade da cultura brasileira. In: WAIZBORT, L. (Org.). Denie Norbert Elias, 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. p. 80-83.

demonstrar a paulatina impossibilidade de manutenção dessas caracteristica, demonstrar a paulatina impossibilidade e do processo de urbanização in grandina de construir de co demonstrar a paulatina hupo demonstrar a paulatina hupo de de processo de urbanização, in Entre função da abolição da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da abolição da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da abolição da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão da escravidão e do processo de urbanização, in Entre função da escravidão da escravidão da escravida e de urbanização da escravida da entre função da escravida e de urbanização da esc em funçae de sentido que, acertadamente, Adrián Gurza Lavalle ressalta que sentido que, acertadamente, Adrián Gurza Lavalle ressalta que

que, acertadamo assim como o homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda, a social assim como o homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda, a social assim como o homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda, a social assim como o homeni con correspondente cultura política encontranse bilidade patriarcal e sua correspondente cultura política encontranse bilidade patriarcal pois a constituição da geografia bilidade patriarcal e sua pinda de constituição da geografia urbana de fadadas à desaparição [pois] a constituição da geografia urbana de fadadas à desaparição de companhada da consolidação de consolidaçõe de consolidaçõe de consolidaçõe de consolidaçõe de consolidaçõe de consolidaçõe fadadas à desaparição ipode de la desaparição de la desaparição de la público e do privado veio acompanhada da consolidação de la ladada público e do privado veio acompanhada da consolidação de la ladada público e do privado veio acompanhada da consolidação de la ladada de la l público e do privado ven políticas à margem do controle direto dos poderes familiares e, peso políticas à margem do controle direto dos poderes familiares e, peso politicas à margetti de politicas à margetti de impessoalização, registra-se uma tendência a certa forma de impessoalização do Estado. 142

Alias, não é por outra razão que significativos analistas da obra de Sergio Alias, não e por la Augustação dos arcaismos que nos prendem a uma Buarque apoitante per la Asuperação das raízes ibéricas, que historicamento sociedade pre-moderna. 143 A superação das raízes ibéricas, que historicamento sociedade pre-moderna de Holando forma sociedade pre-modificamente cia deixasse de ser entre nos um "lamentável mal-entendido" 144

Não se trata aqui de aprofundar a análise de todas as nuances que per meiam a obra Raizes do Brasil. A intenção dessa breve reconstrução foi simple mente recuperar o argumento geral de uma explicação de perfil psicossocial acerca da formação do Brasil e das especificidades de suas instituições. A presente análise é, nesse sentido, assumidamente parcial e lacunar. Seu intuito consistiu apenas em mostrar como as condicionantes psicológicas e culturais herdadas do passado ibérico e reforçadas pelo caráter rural e escravista de

ulm como contrapartida a crescente urbanização. Cf. HOLANDA, S. B. Ratzes do Brasil, p. 73 e 171 e ss Brastho Sallum Jr., para citar apenas um exemplo, ao analisar Ratzes do Brasil, ressalta que essa obra term-

na com um "tom otimista", pois "haveria certas características na formação nacional que favoreceramo se

trânsao para uma forma verdadeiramente democrática de sociedade. Forma que não haveria de ser atilical e amposta, mas teria que nascer organicamente da sociedade brasileira em seu conjunto" SALLIM JR, 8

ergo Buarque - Raizes do Brasil. In: MOTA, L. D. (Org.). Introdução ao Brasil. Um banquete no propios Essa frase de Sergio Buarque de Holanda, muitas vezes mal interpretada, gera a impressão de que harria

un quadro rigido e intrapoponivel em kaises do Brasil. Cortudo, o que esse autor pretende com ela nin-tar, no contesto do livro, é a incompatibilidade dessa forma de governo com os resquicios do patintolario.

sociedade colonial, não se afiguram para Sérgio Buarque de Holanda sociedade coronnas de la condicionantes pré-modernas. Fatores históricos de condicionantes pré-modernas. Fatores históricos de superomo indeleveis e moupes de la consecución Brasil, a perspectiva da superior das condicionantes pré-modernas. Fatores históricos concretos (aboli-gado das condicionantes pré-modernas fatores históricos concretos (aboli-gado das condicionantes pré-modernas fatores de la derrocada de la consecución de la consecución de la consecución de la derrocada de la consecución de la consecu cene das condicionames e aportados como índice da derrocada de nossa herança de urbanização) são apontados como índice da derrocada de nossa herança de urbanização) são apontados como índice da derrocada de nossa herança de urbanização de urbaniz de urbanização; sa se hipostasia no homem cordial. 15 Na obra Raizes do letror personalista, que se hipostasia no homem cordial. 15 Na obra Raizes do letror personalista, apues, em ultima análise, a superar as "raiza". beria personansua sus auditem cordial. 143 Na obra Rais posi estaramos aptos, em ultima análise, a superar as "raízes do Brasil" gost radava, tal como se analisará adiante, essa superar as "raízes do Brasil". al estariamos apro-judavia, tal como se analisará adiante, essa superação de nossas raizes Judavia, tal como se analisará adiante, essa superação de nossas raizes Todavia, tal Todavia, tal Todavia, tal Todavia, tal Todavia, tal Todavia, que nos franquearia o acesso à modernidade, ou seja, a uma forma Indiana des vinculos pessoais. organização social desvencilhada dos vinculos pessoais e emotivos que são de organização social desvencilhada dos vinculos pessoais e emotivos que são de uma sociedade que se articula ao redor do media. de organização de uma sociedade que se articula ao redor do modelo privatista de proprios de uma não implica, no pensamento de Seaso, P. proprios us anticipate de la completa de la companya de la company ordemparamento de nossas especificidades. 46 Nossa modernização não se descriptor por nossa sociedade se também for a modernização não se descriptor por nossa sociedade se também for a modernização não se descriptor de modernização não se de modernização não se descriptor de modernização não se de modernização não se descriptor de modernização não se descriptor de modernização não se de modernização de modernização na descriptor de modernização na descriptor de modernização d decadación de la decreto nem nossa sociedade se tornaria francesa ou alemá por opgal. Enquanto historiador que era, Sérgio Buarque certamente concordaria com a assertiva de Alexis de Tocqueville, segundo a qual os povos sempre com a assertina povos sempre com a razão que o autor de Raizes do guardam marcas de sua origem. 147 É por essa razão que o autor de Raizes do guardane.

Brasil era avesso à imposição de formulações abstratas que não têm relação. com as formas de vida concretas de cada país, mesmo porque "as formas de oda nem sempre são expressões do arbitrio pessoal, não se 'fazem' ou se 'desfarem' por decreto". 148 No próximo capítulo será demonstrado que a obra de

HOLANDA, S. B. Raiges do Brasil, p. 161

Central de Afendimento BB

numl CI HOLANDA, S. B. Ratzes do Brasil, p. 160.

<sup>« ¿</sup>dernido-se a Sergio Buarque de Holanda, o historiador Edgard S, de Decca ressalta que "devemos encarar Não é por acaso que Sérgio Buarque considera o ano de 1888 (data da abolição da escravidão) como um SCHOLER, F. (Org.). Interpretes do Brasil: ensaios de cultura e identidade. Porto Alegre: Artes e Oficios, marco divisiono entre duas épocas na história do Brasil, pois assinala o fim do predomínio agrano. Decum iado, o quadro político instituído, no ano seguinte, com o advento da República jambém tem releváncias composção de uma nova ordem social. Ressalta-se aqui o declimo dos centros de produção agrira, que

Tal como ressalta Maria Odila Leite da Silva Dias, Sérgio Buarque de Holanda, "através de parâmetros comreconceitos acadêmicos". DIAS, M.O.L.S. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, p. 9

À frase de Tocqueville "os povos guardam sempre as marcas de sua origem" é utilizada por Jesse Souza para mair sua análise do caso norte-americano, entendido como um dos processos seletivos de modernização. CI SOUZA, J. A madernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro, p. 129. De fato, Tocque-ville sempre foi atento às diferenças e especificidades de cada sociedade. Segundo Célia Galvão Quinto, para o autor de A democracia na America, "cada país, cada nação tera seu proprio desenvolvimento de sauco" QUIRINO, C. G. Tocqueville: sobre a liberdade e a igualdade. In: WEFFORT, F. C. (Org.) Clás da politica, 3, ed. São Paulo: Anica, 1991, v. 2, p. 154.

Sergio Buarque de Holanda permite pensar nosso ingresso na modernidade implique uma importação homogeneizada de instituição Sergio Buarque de Holanua per sergio Buarque de Holanua per que isso implique uma importação homogeneizada de instituições que sem que isso implique uma importação homogeneizada de instituições que sem que isso implique uma importação homogeneizada de instituições que sem que isso implique uma importação homogeneizada de instituições que sem que isso implique uma importação homogeneizada de instituições que sem que que isso implique una sem que isso implique una sociedade. Neste momento o que importa no que importa no são próprias à nossa sociedade. Neste momento o que importa no que importa no são próprias à nossa sociedade de acesso à modernidade é excluída pela anota e não são proprias à nossa societa de acesso à modernidade é excluída pela análise de que essa possibilidade de acesso à modernidade é excluída pela análise de Raymundo Faoro.

mundo Faoro.

Em Os donos do poder, Raymundo Faoro realiza uma análise em que a Em Os donos do pouco.

Em Os donos do pouco.

Em Os donos do portinonialismo no Brasil, que teria sido herdada de Portu.

predominância do patrimonialismo no Brasil, que teria sido herdada de Portu. predominância do partimo de proposito de Portugues, partir de obice ao nosso acesso à modernidade. Remontando sua abor. gal, servina de un adordina português, Faoro procura mostrar que em suas dagem à formação do reino português, Faoro procura mostrar que em suas dagem à formação cataria inscrito o patrimonialismo que, séculos dagem à formuça de staria inscrito o patrimonialismo que, séculos mais tarde especificidades já estaria inscrito o patrimonialismo que, séculos mais tarde especificidades já estaria inscrito o patrimonialismo que, séculos mais tarde especificidades ja caultura política e as instituições brasileiras, emarcaria de modo indelével a cultura política e as instituições brasileiras. Es marcana de income materia de marcana de income materia portanto, posta já em nossa matriz ibérica a posterior incapacidade de trais, portanto, posta já em nossa matriz ibérica a posterior incapacidade de taria, ponanio, per distinguir o domínio público do privado. 149 No Estado ponu. guês o rei, aliado ao povo, domestica a nobreza, que não é eliminada, ma gues o rei, acostumada a genuflexões sistemáticas diante do poder real que a tudo haunna mais perfeita consonância com a tradição visigótica da qual provinha sua autoridade incontestavel. Forma-se, assim, já em Portugal, o Estado patrimo nial que, segundo Faoro, "implacável nos seus passos, não respeitará o perodos séculos, nem os privilégios da linhagem antiga". 150

É nesse contexto que o rei se torna o primeiro comerciante do reino de modo que a própria expansão ultramarina se transformará em empreendimento seu. Aliás, tendo a Revolução de Avis afastado de Portugal formas semelhantes ao feudalismo, consolida-se o patrimonialismo que se instaura de modo a que o monarca se erija sem intermediários que o apartem do povo. 151 Decome

Cl. idem, ibidem, v. 1, p. 45 e ss. Referendo-se a Portugal, esse reino aguerrido, que terta se erigido sob o império da guerra, Raymundo Faoto ressalta que "a coroa conseguiu formar, desde os primeiros golpes da reconquista, imenso patrir razal ] ], cuja propriedade se confundia com o domínio da casa real, aplicado o produto nas necesidades

roletivas ou pessoais, sob as circunstâncias que distinguiam mal o bem público do bem particular, provide de principe" FAORO, R. Os denos de poder, formação do patronato político brasileiro, v. 1, p. +.

dio que Faoro denomina "capitalismo de Estado", em que o monarca, apoian de apriguesia, consolida a estrutura patrimonial, que passo duo que faoro denoma.

duo que faoro denoma consolida a estrutura patrimonial, que passa a abranger dos da Estado, ao lado da nobreza, também a classe busques da Estado, ao lado da nobreza, também a classe busques de la consolida estado. dello do Estado, ao lado da nobreza, também a classe burguesa. Entretanto, dello de Estado, ao lado da nobreza de Soberano paira incontectado en Entretanto, de la contectado de Estado, a supremacia do soberano paira incontectado de Estado de Esta de Estado, ao Estado, ao de Estado, ao estado de ambos, a supremacia do soberano paira incontestavel. (32 Enquanto de ambos, ao extremamente ativo, o monarca precisa ana de estado de ambos, ao extremamente ativo, o monarca precisa ana de estado d diante de ambos, diante de ambos, diante de ambos, o monarca precisa aparelhar o Estado de mediante a organização político-administrativa, juridicado estrema diante de ambos, de amb ague econômico extra la companização político-administrativa, juridicamente planeja-to faz mediante a organização político-administrativa, juridicamente planeja-go faz mediante a organização político-administrativa, juridicamente planejafar mediante a cipara de uma corporação de poder que se estrutura numa comu-da e sistematizada, de uma corporação de poder que se estrutura numa comuda esistematizado, de comunidade que Faoro denominará "estamento". Contudo, o estamento não e clas-nidade que Faoro denominará "estamento". Contudo, o estamento não e clas-nidade que Faoro denominará "estamento". gibide que Faoro de analogo de comando que é típico de sociedades em que a se<sup>10</sup> mas sim um grupo de comando que é típico de sociedades em que a se<sup>10</sup> mas não é regida pelo mercado, como é o caso especificase mas ano é regida pelo mercado, como é o caso especificamente do Estado como mán año é regida pelo mercado, como é o caso especificamente do Estado como mán a comunidad de la como mán a comunidad de la co conomia na constante de Estado estado, que os "estamentos governam, as a conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido, que os "estamentos governam, as conomia português. 5% É, nesse sentido esta conomia português esta con patrimoniai participa de la companya rias sociais' (econômicas)", 155

O curioso é notar que entre estamento e classe há uma relação complexa de dependencia e desprezo. 156 O estamento ostenta pompas e se funda num de dependente de dependente de la classes das quais, não obstante, properli aristocrático que não se estende às classes das quais, não obstante, pronem o seu sustento: "o Estado, envolvido por uma camada de dominio, um ciado-maior de governo, o estamento de feição burocrática, se alimenta de uma classe, a classe comercial, que ele despreza e avilta". 157 Só o rei, que paira sobrano sobre ambos, é capaz de conciliar sem mácula a mercancia tipica das

Alias, a esse respeito, fiá que riotar que Faoro, ao criticar a tese da existência do feudalismo em Pomugil, i qual era propugnada por toda uma tradição da historiografia marxista, ressalta que "patrimonial e alo lesdal o mundo português, cujos ecos soam no mundo brasileiro atual, as relações entre o homem co poder da de outra feição, bem como de outra indole a natureza da ordem econômica, ainda hos petis unas, obstinadamente persistente. Na sua falta, o soberano e o súdito não se sentem vinculados à nocio de rações contenuas, que ditam limites ao principe e, no outro lado, asseguram o direito de rereposadas as fronteiras do comando. Dominante o patrimonialismo, uma ordem bunxituda um

asoberano sobreposto ao cidadão, na qualidade de chefe para funcionário, tomará relevo e expressão. Além 600,0 capitalismo dingido pelo Estado, impedindo a autonomia da empresa, ganhará substância, amilando a estra das liberdades públicas, fundadas sobre as liberdades econômicas, de livre contrato, livre concontectu, livre profissio, opostas, todas, aos monopólios e concessoes reaus. FAORO, R. Os donos do poder lomação do patronato político brasileiro, v. I. p. 18

Exura de Mello e Souza enfatiza muito bem esse porito ao ressaltar que "o grupo de comando não era, emão, una classe, mas um estamento. A diferença entre um e outro reside no fato de a primeira ser determinada amonicamente, enquanto o segundo é, antes de tudo, uma camada social [...] Aliado ao Estado portu-(a) estamento propiciou-lhe a organização política capaz de empreender a aventura ultramarina, que numa poderia ter sido obra de particulares. [...] A nobreza ociosa e ostentatória nutna-se da economia dirgida pelo estamento. A corrupção grassava, e o cargo conferia nobreza, onde havia comércio, estabel cibie un aparelho administrativo: la administração segue a economia, organizando a para proveito do rei, scribor e resente do tráfico". MELLO E SOUZA, L. Raymundo Faoro — Os donos do poder. In: MOTA, L

Org.) Introdução ao Brasil. Um banquete no trópico, 1, p. 338. CI FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, v. 1, p. 46.

ldem, ibidem, v. 1, p. 47.

anorem, v. 1, p. 47.

Im di anorem, v. 1, p. 47.

Im di anorem, v. 2, p. 74.

Im di anorem poder ha sempre a insistència na distinção entre estamento e classe social. A esse respeito, ser alem, biolem, v. 2, p. 741-742. Para uma analise da diferença entre classe e estamento a partir da obra de Mobilia. de Machado de Assis, ver: — Machado de Assis, a piramide e o trapézio, p. 3-9.

FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, v. 1. p. 75.

classes comerciais e a altivez moral reivindicada pelo estamento. 158 A alusao a caracterizar o patrimonialismo e cargos serve para caracterizar o cargos serve para caracterizar o patrimonialismo e cargos serve para caracterizar o cargo caracterizar o classes comerciais e a atture de la caracterizar o patrimonialismo enquanto busca ávida por cargos serve para caracterizar o patrimonialismo enquanto busca ávida por cargos serve para caracterizar o patrimonialismo enquanto busca ávida por cargos serve para caracterizar o patrimonialismo enquanto busca ávida por cargos serve para caracterizar o patrimonialismo enquanto de cargo busa avida por cargos serie promeio do estamento, se fecha sobre so organização política básica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política para que esse estamento ostenta um perfil claramento se fecha sobre so organização política por cargos series que esse estamento ostenta um perfil claramento se fecha sobre so organização política por cargos series por cargos series por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que, por meio do estamento, se fecha sobre so organização política basica que esse estamento ostenta um perfil claramento política basica que esse estamento ostenta um perfil claramento política basica que esse estamento ostenta um perfil claramento política polític organização política basica esse estamento ostenta um perfil claramente buto. mesmo. Faoro ressuita que como aparelhamento moderno, como aparelhamento crático, porem não da burocracia no sentido moderno, como aparelhamento crático, porem a como abresa de Weber aqui é marcante), 150 mas como apres crático, porem não da Guerra de Meber aqui é marcante), 159 mas como aparelhamento racional (a influência de Weber aqui é marcante), 159 mas como apropriação de racional (a influência está a articulação entre o estamento e as class racional (a influencia de cargo. Na base disso está a articulação entre o estamento e as classes comercago. Na base disso está a articulação entre o estamento e as classes comercago. Na base disso está a articulação entre o estamento e as classes comercago. cargo. Na base disso care comercials, que abastecem de numerario as despesas dessa comunidades do mando ciais, que abastecem de numerario as despesas dessa comunidade do mando. ciais, que abasteca do mando, Tudo com a mediação do rei, ao mesmo tempo chefe de Estado e comerciante. o que torna o capitalismo politicamente orientado. 160

Ora, na perspectiva de Raymundo Faoro, a sociedade brasileira e, sobra ndo, nossas instituições políticas e jurídicas, revestir-se-ão das mesmas ca. rudo, nossas instituto de la compositiva de la compositiva de la compositiva que marcam o Estado português desde sua origem. É, portamo a sociedade portuguesa – que (parafraseando Sérgio Buarque de Holanda) deu forma à brasileira, legando-nos suas instituições e todos os arcaismos que lhes eram inerentes – que se deve nosso perfil político, jurídico e institucio nal atual. Nossa matriz ibérica condicionou nosso desenho institucional so dimentando-o no estamento burocrático de perfil patrimonialista, ao redodo qual todos gravitam ávidos por cargos. 161 Não se trata, obviamente do recuperar a extensa e detalhada análise feita por Faoro nos dois tomos ma

os donos do poder. Uma digressão desse porte desviaria o foco do composito de livro, que consiste em mostrar o modo pelo curl egaposiro deste livro, que consiste em mostrar o modo pelo qual esse autor poposito deste instala de modernização (entenda-se por tal a racionalização buro-cului o Processo de modernização (entenda-se por tal a racionalização buro-cului a paracelho estatal) do nosso horizonte de possibilidad oportal a racionalização buro-cului o processo un servicio do nosso horizonte de possibilidades, atrelando o ma forma de dominação patrimonial pré-moderna. gasta do aparenso de dominação patrimonial pré-moderna, herdada de Porgos la uma roma decorrer da formação da sociedade brasileira. A esse resugal e manuta tra de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio, tal como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João I a Getulio Vargas, numa viagem legio de Como ressalta Faoro, "de D. João Ressalta Faoro, "de D. resto, tal como estrutura político-social resistiu a todas as transforma de sis seculos, uma estrutura político-social resistiu a todas as transforma de sis seculos de safios mais profundos. A transforma de sistema de sistema de safios mais profundos. de sel seculos, de la companya de la s fundamento de la própria expansão ultramarina foi essencialmente negogo do rei, instaurou-se no Brasil um capitalismo politicamente orientado, em ao do ret, mana de Mello e Sousa "durante o privados seus fossem Assim, ressalta Laura de Mello e Sousa, "durante todo esse tempo, o patrimo-Asimilismo estatal se manteve, [com] os olhos voltados para a especulação, o lucro e a aventura". 163

Nesse particular é muito elucidativa a correção que Raymundo Faoro faz adiação realizada por Sérgio Buarque de Holanda, em Raizes do Brasil, no que nige ao papel do funcionário patrimonial. Segundo Faoro, haveria um desvio interpretativo do pensamento de Weber em Sérgio Buarque que o levaria a asseverar que o funcionário patrimonial gere a coisa pública conforme seu inpresse particular. 164 Ao corrigir Sérgio Buarque, mostrando que não é a gestão voltada ao interesse particular que caracteriza o funcionário patrimonial, mas sm o fato de ele gerir a coisa pública como "assunto pessoal do senhor", 165 Faoro nos dá mostra de o quanto ele considera importante essa centralização, que é um dos traços do patrimonialismo. Assim, não obstante haja desvio de gesão da coisa pública na análise dos dois autores, o que se nota é que, se em Raizes do Brasil o que há é um poder patriarcal que, advindo de nossa herança nural, obnubila os limites entre o público e o privado, em Os donos do poder, o que se observa é que esse mesmo desvio se dá não por uma reminiscência patriarcal de origem rural, mas pela formação de um estamento burocrático

Tal como ressalta Faoro, "o rei acumula dois títulos, a regência e o senhorio. A regência, que se vincula ao

reger e ao titolo de rei, abrange a 'jurisdução sobre todos os que vivem no seu reino', sem o poder de dare render o que e dos vassalos. O rei só tem a dignidade real no reino, fora dele, nas terras e mares a descobra senda e senhor. FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, v. 1, p. 77 O historiador Edgar Carone enfatiza a influência weberiana na obra de Faoro, não obstante minimize su mportáncia. Segando ele, "Faoro é importante, mas não é fundamental. É importante como uma leitura oberiana da liceratura histórica" CARONE, E. Entrevista. In: MORAES, J. G. V., REGO, J. M. Coroenso um historiadore brasileiros, p. 61. Na segunda edição de Os donos do poder, Faoro afirma que, apesar de seo nomo parentesco, não segue o pensamento de Max Weber. Contudo, tal como enfatiza Rene G. Gertz, o Faces In AXT, G.; SCHULER, F. (Org.). Interpretes do Brasil: ensaios de cultura e identidade, p. 282 esc dem disdem, p. 84-85. Jessé Souza ressalta que "a dominação patrimonial é compatível com uma econo

cos do poder político no Brasil". SOUZA, J. A modernização seletiva" uma reinterpretação do dilens R. p. 168

FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro, v. 2, p. 733.

CI HOLANDA, S. B. Raizes do Brasil, p. 146

of CFFAORO, R. Sérgio Buarque de Holanda: analista das instituições brasileiras, p. 61.

que geze a coisa pública como assunto do senhor. 160 No primeiro caso, ponanque gere a coisa pública como a subordinação do público ao privado ocorre em 10, há patriarcalismo, em que a subordinação do público ao privado ocorre em 10, há patriarcalismo de grupos sociais que procuram implementar en to, ha partiarcalismo, em que procuram implementar seus intencio da ingerência de grupos sociais que procuram implementar seus intencio da ingerência de grupos sociais que procuram implementar seus intencio da ingerência de grupos sociais que procuram implementar seus intencional de contra de co função da ingerência de gora função da ingerência da há o patrimonialismo imposada pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio aparato estatal gerindo a coisa proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio a proprio aparato estatal gerindo a coisa pública de modo a subordiná-la ao proprio a pr interesse dos donos do poder. 167

Num contexto como esse em que impera um patrimonalismo estamental Num conecuto estamental estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos séculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa sobranceiro aos seculos estruturalmente fechado e burocratizado, que perpassa de la femancia estruturalmente lecundo de Portugal ao Brasil, não há espaço para a instantamento de imaculado de Portugal ao Brasil, não há espaço para a instantamento estruturalmente lecundo de serem paquadas por cio de instituições modernas no sentido de serem pautadas por uma racionali. ção de Instituto da los patrimonial. Como aludir à legalidade num contexto dade legal (formal) e não patrimonial da sociedade? Tal persona da sociedade? Tal persona da sociedade? em que o estamento se coloca acima da sociedade? Tal pergunta ganha especial em que o consideração que "o estamento supõe distância social e se esforça pela conquista de vantagens materiais e espirituais exclusiva As convenções, e não a ordem legal, determinam as sanções para a desqualif. cação estamental, bem como asseguram privilégios materiais e de maneiras" in É por essa razão que Faoro, aludindo a Nestor Duarte, ressalta que:

a legalidade teórica apresenta, ressalvada a elegância da frase, conteúdo diferente dos costumes, da tradição e das necessidades dos destinatários da norma. Um sarcástico historiador pedia, para remediar o desacer. to, que se promulgasse uma lei para tornar as outras obrigatórias. "O nosso jurismo" - escreve Nestor Duarte - "como o amor a concepções doutrinarias, com que modelamos nossas constituições e procuramos doutrinarias nolíticas adotadas, é bem a demonstrativo de procuramos de constituições e constituições e procuramos de constituições e constituições de co doutrinanas, doutrinanas políticas adotadas, é bem a demonstração do esforço por seguir formas políticas adotadas, é bem a demonstração do esforço por seguir forma a lei, antes dos fatos, uma ordam estado do esforço por seguir forma a lei, antes dos fatos, uma ordam estado do esforço por seguir forma estado do esforço do esf seguir forma a lei, antes dos fatos, uma ordem política e uma vida construir construir construir e una vida pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes, a tradição e os antecedentes históricos não pública que os costumes de cost pública que formaram, nem tiveram tempo de sedimentar e cristalizar los

O plano normativo precede aos fatos. O que se busca é construir, pela lei o plano munica e a vida pública. Contudo, a lei não só está em descompasso a ordem política e a vida pública. Contudo, a lei não só está em descompasso a tradições históricas, os quais simple. andem poutues andem poutues e tradições históricas, os quais simplesmente desconsidera com os costumes e tradições históricas, os quais simplesmente desconsidera om o estamento que, por estar acima das classes sociais, não se subsume pas como igualitário típico de onde impera o dominio das leis. 10 É por a formalismo igualitário típico de onde impera o dominio das leis. 10 É por a formación de la fina partes, a sociedade a o esta estamento e sociedade. iso que ray.

Iso que ray de ray duas partes, a sociedade e o estamento, desconhecidas e oposus, convivendo num mesmo país, navegam para portos antipodas. 111

A permanência do estamento é expressão de uma forma de dominação matrional e, portanto, pré-moderna, Tal como ressalta Jessé Souza, Raymun-6 Faoro utiliza o conceito weberiano de patrimonialismo. 172 que envolve, em sua variações concretas, um amplo espectro de formas de dominação política que são típicos de sociedades tradicionais. Trata-se de um conceito de patrimonialismo utilizado por Weber para explicar, antes de tudo, a genese do serado burocrático, pois, de um lado, permite demonstrar como se forma a relação entre dominador (ou príncipe) e seu quadro administrativo e, de outro, aponta para a questão da compatibilidade externa que deve haver entre o sistema político e outras esferas sociais, tais como o direito e a economia. Para Weber, deve haver uma compatibilidade entre a racionalização da economa e a do Estado. A burocracia racional que, segundo Weber, é pressuposto de uma sociedade eficiente, implica essa racionalização, que não está presente na dominação patrimonial. Contudo, existe uma oposição entre o uso histórico

Referendo-se ao estamento numa perspectiva comparativa com Sérgio Buarque de Holanda, Faoro obsersa me o esamento provoca "a circulação interna, capaz de refrigerar os únimos mais decepcionas vertade, os políticos substituiem os políticos, sem as máginas que causam as revoltas, seja pela centra de que o poder e movel – hoje eu, amanhá você –, mas sobretudo porque sem a boa vontade do chele supre no mão extra pertido, inclusive os meios de vida, o próprio e o da parentela. De onde vinham os repro senantes do 9000, senão do proprio Estado?" Idem, ibidem, p. 65. No mesmo sentido, ver dotos de poder formação do patronato político brasileiro, v. 2, p. 737.

Adeias Guras Levalle nota, a esse respeito, que, quando comparado a autores que tratam do privaacombra se musuações brasileiras. Escriv opera inversão radical nos termos usuais do dehate, pois su su morperação da formação do Branif, o polo privado – isto é, a sociedade, o povo, as classes - apr e de popular de autonomia do Estado e do estamento burocrático [...] Assim, no o o terminado do poder publico. LAVALLE, A. G. Vido público e identidade nacional leituras brasilens. F.

<sup>\*</sup> FACASO, R. Os dones do poder, formação do potronato político brasileiro, v. 1, p. 47.

<sup>&</sup>quot; lden, ibidem, v. 2, p. 744.

Princido de obra de Machado de Assis, visto como analista de seu tempo, Faoro indica a cristalização do examento e sua supremacia em relação à lei e a Constituição: "acima da ordem jurídica, há um fator que fosde e elege, com o qual não atina o inconformista debate liberal do tempo". FAORO, R. Machado de

stir a pirámide e o trapézio, p. 62.

HORO, R. O donos do poder. formação do patronato político brasileiro, v. 2, p. 740.

Pas uma mallos do patrimonialismo, enquanto forma de dominação tradicional, ver. XIPER, G. Z. La Sandación patrimonial en la obra de Max Weber, p. 21 e ss.

que Weber faz do conceito de patrimonialismo e a utilização estática e tenden. que Weber faz do conceito de professor. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento bum cialmente anistórica feita por Faoro. 173 Tal como ressaltado, o estamento de como ressaltado de como calmente anistòrica feita por la cialmente anistòrica feita por la cialmente anistòrica feita por la cialmente anistòrica de la contra uma permanencia impressionante, que ultrapassa o cratico passa a ostentar uma permanencia impressionante, que ultrapassa o cratico passa desenho institucional ao modo pelo qual se cone. crático passa a ostentar una percentar de crático passa a ostentar una percentar una p séculos e liga nosso desentido, Jessé Souza destaca que, na obra de Raymundo reino portugués. Nesse sentido, Jessé Souza destaca que, na obra de Raymundo reino português. Nesse sentido, per de la reino pe Faoro, o conceito de parriado en maldição, uma entidade demitirgica que histórica e assume a forma de uma 'maldição', uma entidade demitirgica que tudo explica e tudo assimila". 174

o explica e tudo asservado en termos anti-históricos e estáticos, o patrimonialismo.

Ora, tomado em termos anti-históricos e estáticos, o patrimonialismo. Ora, tomado en temadita, liga inexoravelmente o Brasil e suce enquanto essa herança ibérica maldita, liga inexoravelmente o Brasil e suce enquanto essa herança ibérica maldita, liga inexoravelmente o Brasil e suce enquanto essa herança un ethos pré-moderno que nos aparta da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos aparta da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pré-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pre-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pre-moderno que nos apartas da modernidade. Nesso instituições a um ethos pre-modernidade. Nesso instituições a um ethos pre-modernidade da modernidade da m instituções a um cuno promise a tese de que a herança iberica nos afasta sentido, Raymundo Faoro enrijece a tese de que a herança iberica nos afasta sentido, Raymundo Faoro enrigerado de superação do domínio patrio. sentido, Kaymundo de superação do domínio patriarcal que advida modernidade. 175 O desafio de superação do domínio patriarcal que advida modernidade. 175 O desafio de superação em Raises de n da modernidade.

nha de nossa herança rural, tal como aparece em Raizes do Brasil, perde sen. nha de nossa num obstáculo inexpugná. una, una pugna. vel que obstrui nossa modernização. Referindo-se a essa civilização que potugal criou no novo mundo, Raymundo Faoro ressalta que ela estaria coberna pela "tunica rigida do passado inexaurível, pesado, sufocante" 176 É por esse razão que o historiador Fernando Novaes enfatiza que, "no caso de Faom a perspectiva parece se encaminhar para dizer que o Brasil não tem solução No livro de Faoro, a impressão que se tem é de que a única possibilidade é destruir o Estado". 177

4<sup>4</sup> po fardo do potencial explicativo de desgaste do potencial explicativo de desgaste de potencial explicativo de de potencial explicativ po fardo do potencial explicativo do etho

A análise dos autores que articulam suas interpretações a A análise de la categoria explicativa da sociedade brasileira, te proportion en que no âmbito dessa perspectiva interpretações a perspectiva interpretações a la categoria explicações demonstrar que de que nossa herança ibérica obstruiria enjecimento da tese de que nossa herança ibérica obstruiria enjecimento Nesse sentido, procurou-se indicar enijecimento de la construiria enijecto enijecto de la construiria enijecto enijecto de la construiria enijecto en nodernidade. "carater nacional do brasileiro" que serviria de pe cão de um casa sociedade e que, em razão de sua longevid, explicação de nossa sociedade e que, em razão de sua longevid, explicação de sua longevid onstitui o maior desafio à aplicação da teoria dos sistemas à consultur de consultura que essa aplicação se torne viável, é necessário a leira. Para Ministrativa de le leira para leira par eletivo and decada de 30,178 para a apreensão dos aspectos defi dade brasileira hodierna.

Essa análise é indispensável pois, se prevalecerem interp ade Raymundo Faoro, que encontra no estamento patrimon obstrui a modernização brasileira, mantendo-a sempre predominação tradicional, no sentido weberiano do termo, ent sar em aplicar a teoria dos sistemas ao contexto brasileiro torna ainda mais premente, se se leva em consideração que encia exercida pelas obras citadas na seção anterior há, na expressivos que, em suas explicações acerca do Brasil se v inconscientemente, do ethos ibérico para dar esteio às sua to, caberia perguntar se a sociedade brasileira atual seria cada no que tange à sua estrutura e suas instituições permanência de resquícios pré-modernos. Seria a form matriz ibérica um fardo insuperável? Estaria o Brasil fa nência num contexto de pré-modernidade, em que impe o mandonismo, o patrimonialismo, a cordialidade e tod arcaismos que o português de antanho nos teria legado

te à posição de Jessé Souza, Carlos Guilherme Mota ressalta que a obra de Faoro não consiste em dar antihistoricidade ao conceito de patrimonialismo. Segundo Mota, a análise de Faoro permite a apreensão das multiplas temporalidades que caracterizam o devir histórico. É nessa temporalidade lenta (que Fernand Beaudel chamaria de longa duração) que se situa a formação do estamento patrimonial. Nesse sentido, Mota considera que "o que era verdadeiro em 1958 continua, a nosso ver, valendo em 2004, e abre novas pausas para novas pesquisas e debates sobre a identidade deste país que se quer nação". MOTA, C. G. Interprets do Brasil: Antonio Cándido e Raymundo Faoro. In: AXT, G., SCHÜLER, F. (Org.). Interpretes do Brasil: en-

SOUZA, J. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro, p. 171.

o modo pelo qual se encerra Os donos do poder explicita bem o quanto nossa matriz ibérica é vista por fano como insuperável. Segundo ele, "a máquina estatal resistiu a todas as setas, a todas as investidas da voluptos dade das indias, ao contato de um desafio novo – manteve-se portuguesa, hipocritamente casta, duranette identificação, a fistocraticamente superior. Em lugar de renovação, o abraço lustiano produriu uma sua onamity, segundo a qual velhos quadros e instituições anacrônicas frustram o florescimento do mundo vagas (ACAC) e Coccio de C FAORO, R. Os donis do poder: formação do patronato político brasileiro, v. 2, p. 748.

<sup>&</sup>quot; Idem, ibidem, v. 2, p. 748.

NOVAIS, F Fratevius. In: MORAES, J. G. V; REGO, J. M. Conversas com historiadores brasileiros, p. 136.

É preciso ressaltar que, dentre os autores análisados na seção anterior, a secula de secular de esa datação. Como se sabe, a primeira versão de Os donos do poder foi pr mina foi publicada em 1975, portanto, em período bem posterior 2s.